



# **IILATERCERA**

Miércoles 11 de septiembre de 2024



4-6 POLÍTICA

# Suprema: acusaciones contra tres jueces ganan fuerza en la Cámara

7-8

CMF reconoce que exministro Andrés Chadwick intercedió por empresa de los Sauer

# 10-11 POLÍTICA

"Trama Bielorrusa", el caso que afecta a cinco supremos y tres abogados integrantes

Vivanco: "Me interesa aclarar cada punto en que he sido mencionada"

# 2 PULSO

Comisión de la Cámara cita a Marcel por pequeñas generadoras

### 22 NACIONAL

Orrego apoya a Hassler con idea de nueva cárcel fuera del área urbana

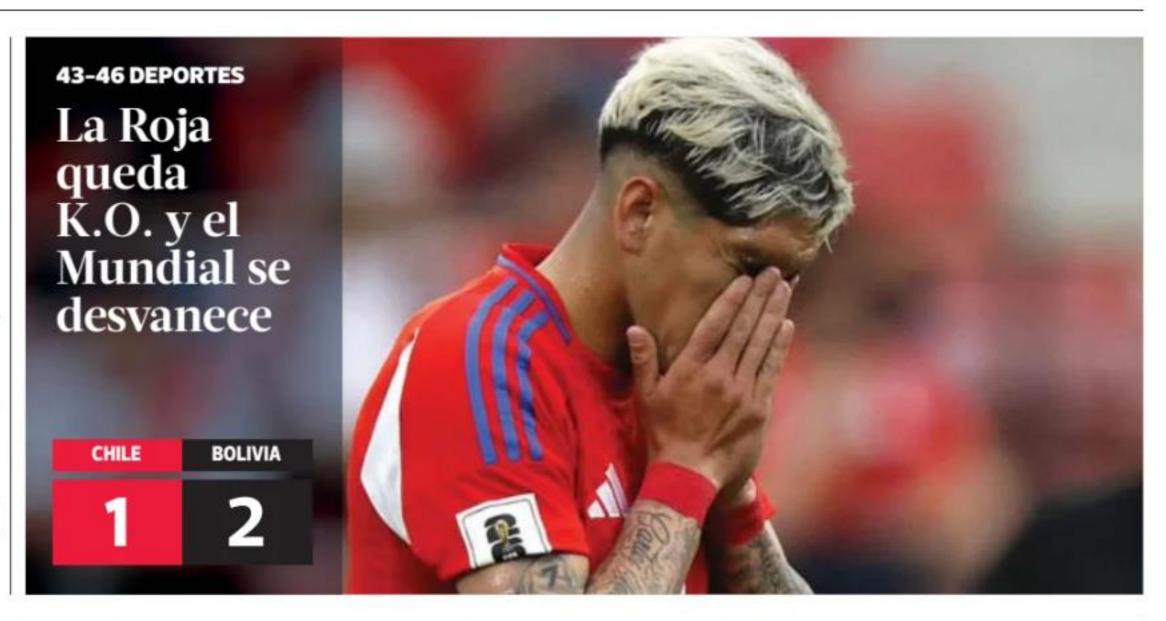



1 20%

los miércoles y jueves en productos seleccionados

en adidas.cl/alianza

Promoción visida hasta el 19 de septiembre de 2024





Más información en bancochile.cl

Válido para productos seleccionados en adidas.cl/alianza. Ingresando código de dto., descargado en bancochile.cl o App Mi Banco, al finalizar la compra. 2 descargas de cupón diario por cliente. Descuento es de exclusiva responsabilidad del comercio no cabiéndole a Banco de Chile responsabilidad alguna en ello, ni la ulterior atención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

# Opinión Edición papel digital

# El príncipe idiota

Joaquín Trujillo Investigador CEP



o se precisa dignidad nobiliaria para merecerse el título de "príncipe idiota". Se puede ser perfectamente plebeyo. Como el del estudiante revolucionario sociópata, el principiante con suerte, el insignificante enfermo de amor propio, la bataclana de convento, el sofisticado mitómano, este otro arquetipo, el "príncipe idiota", fue descubierto y desarrollado por ese Newton del intestino humano que fue Fedor Dostoievski.

En la novela publicada entre 1868 y 1869 "El Idiota", una obra monumental que en el orbe de toda novela magnífica está repleta de escenas innecesarias de aparente relleno, el príncipe Lev Nikoláievich Myshkin, su protagonista, se ve envuelto en una serie ininterminable de intrigas, de las que participan infinidad de aprovechadores, malvivientes, arribistas vulgares, cazafortunas y toda suerte de truhanes afines a los estratos altos. Con uno que otro momento de lucidez, sentido de sobrevivencia, no sé, mínimos recursos, Myshkin logra abrirse paso hasta una genuina categoría moral, una que ha sido señalada por grandes pensadores entre los que hay que destacar a Romano Guardini.

Él es un inocente sumergido hasta el cuello entre culpables, por no decir delincuentes de tiempo completo. Pero su mayor mérito es ser un imbécil que sabe poco y nada de sus amargas compañías. Para el caso del "príncipe idiota" el dicho "dime con quién andas y te diré quién eres" apenas podría aplicarse, pues se trata de alguien cuya santidad refulge precisamente por esa mala junta.

La moraleja del libro de Dostoievski es que las buenas personas, por un principio de levitación moral universal, se hacen queribles hasta en el sincorazón de los demonios. A la larga, estos serán capaces de lanzarse a una guerra sin cuartel por darles auxilio. Y es que de la inocencia es el Reino de los Cielos. Nunca llega a espesar la tesis de Kant según la cual pueda funcionar una sociedad integrada en exclusiva por diablos astutos. Ellos inevitablemente irán a descansar, a conciliar la confianza del sueño en ese metro cuadrado de paraíso que es una persona decente, tonta, o sea, noble como el principe idiota.

No quiero defender que este personaje que hallamos tan medido no sepa defenderse. Claro que lo hace. Pero su estrategia no posee estrategia, es la de un kamikaze del buen nombre, no por criterio sociológico, sino descriterio consuetudinario.

Porque uno de los aspectos simpáticos del "principe idiota" es que de santurrón, hipócrita y de supremacista moral no tiene nada. Más bien, es un optimista escrupuloso que se sabe siempre culpable de algo indeterminado. Es un deudor universal como también lo son el general de los caballeros.

Si ocurriera que uno de estos príncipes idiotas que, gracias a Dios, siguen existiendo en el mundo, se metiese en problemas con la justicia, hasta sus abogados podrían engañarlo, mostrarle esta columna y decirle: Mira, estamos logrando que, aunque de manera muy oblicua, cierta opinión pública, si bien con extravagancias, te comprenda.

Y el idiota se lo creerá puesto que en virtud de esas creencias el mundo, de malo, no se acaba.

# Hablar por otras

Yanira Zúñiga Profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile



l rostro sereno de Gisèle Pelicot se hizo conocido en todo el mundo a principios de este mes. Se iniciaba, en Francia, un juicio criminal por las violaciones (casi un centenar) de las que ella fue objeto, entre 2011 y 2020, por parte de, al menos, una cincuentena de hombres. Su marido, por más de cinco décadas, la drogaba habitualmente y se concertaba con otros hombres para perpetrarlas, dejando una meticulosa y escabrosa bitácora visual de ellas.

Se trata de un proceso excepcional, pero las preguntas que genera no lo son tanto. Remiten a un tipo de violencia-la violacióntan omnipresente como tabú. ¿Cómo es que quien parece un marido ideal, un "buen padre de familia", es un depredador sexual?; ¿por qué quienes fueron contactados por él (hombres de diferentes edades y trayectorias vitales) trataron a Gisèle Pelicot como un cuerpo inanimado en lugar de una persona? (como "una muñeca de trapo"-tomando prestada sus propias palabras); ¿por qué no alertaron, incluso por vía anónima, de lo que estaba pasando? Algunos de los enjuiciados sostienen que no se percataron que estaba bajo los efectos de un sedante, pero los registros visuales demuestran que su pérdida de conciencia era completa. ¿Cómo, entonces, pudieron no advertirlo?

En su obra, Estructuras elementales de la violencia, Rita Segato identifica tres formas de violación cruenta. Una realizada como castigo o venganza contra una mujer genérica (v. gr. las violaciones correctivas), otra consistente en una afrenta contra otro hombre genérico (v. gr. las violaciones como armas de guerra); y una demostrativa de fuerza y virilidad ante una comunidad de pares. Aquel que viola lo hace con intención de hacerlo con, para o ante otros interlocutores masculinos. Lo que le ocurrió a Pelicot parece tener estos rasgos. Además, hay elementos típicos de una cultura de la violación, es decir, de un sistema de creencias compartido, en el que la violencia sexual es banalizada o justificada.

¿Publicidad o confidencialidad? Tal interrogante es habitual en los procesos sobre violencia sexual. Mientras sus agresores optaron por la reserva de identidad, Gisèle Pelicot ha decidido hablarle al mundo. "Lo hago en nombre de todas esas mujeres que quizás nunca serán reconocidas como víctimas"-declaraba en las escalinatas del tribunal, explicando su decisión de rechazar un juicio a puertas cerradas-. Su abogado daba cuenta de otras implicancias de dicha decisión. "La vergüenza tiene que cambiar de bando"-decía-. Tales palabras anticiparon una reacción en cadena en redes sociales. Los nombres de los acusados han sido difundidos. Ha ocurrido una "funa", eso que varios tribunales chilenos han calificado como una acción eminentemente ilegítima. Pero, la tragedia y la fortaleza de Pelicot llaman a reflexionar. Pareciera que no siempre hay que presumir que las víctimas quieren silenciar su experiencia, ni que su deseo de hablar es sinónimo de revancha. A veces quieren alertar, hablar por otras, propiciar un cambio.

# 🚺 latercera.com

Declaración de intereses en www.grupocopesa.cl/declaracion Impreso en Santiago por Copesa S.A.

Atención a suscriptores en sucursal virtual: http://sucursalvirtual.latercera.com



SANTIAGO DE CHILE AÑO 72

# SU OPINIÓN IMPORTA

Envíe sus objeciones al contenido o cobertura del diario a lector@latercera.com

Envie sus cartas, con una extensión máxima de 1.400 caracteres con espacios a:

Email: correo@la tercera.com Avenida Apoquindo 4660, Santiago. La Tercera se reserva el derecho a editar los textos y ajustarlos conforme a sus estándares editoriales, en particular respecto a la exigencia de un lenguaje respetuoso y sin descalificaciones. Las cartas recibidas no serán devueltas.

**ESPACIO** ABIERTO

Hay un tiempo para curar

Jaime Mañalich Médico

ohélet (el Predicador) es un libro leno de sabiduría, que entre sus párrafos más citados señala que hay un tiempo oportuno para cada cosa. Entre ellas, hay un tiempo adecuado para sanar. Desde entonces, siglo III A.C, quienes ejercen el arte de curar, saben a ciencia cierta que el cuándo se haga una acción no es indiferente para el resultado. Recuerdo un gran maestro de la medicina intensiva, que enseñó a generaciones de médicos, que para un paciente en estado crítico, hacer lo que corresponde en el tiempo justo, no antes ni después, puede hacer la diferencia entre la vida y la

muerte.

El no actuar en el momento propicio ha sido evaluado por distintas judicaturas como una falla a la lex artis. No ha habido acuerdo; pero en sentencias específicas sí ha sido considerado como un argumento definitivo, por ejemplo, cuando no se hace una cesárea ante la evidencia de sufrimiento fetal y se producen secuelas que perduran para siempre; o cuando no se interviene a tiempo una complicación postoperatoria.

En nuestro país, la reforma GES-AUGE asume este problema, y establece una Garantía Explícita de Oportunidad, que es el "Plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas...". Dicho plazo considerará, a lo menos, el tiempo en que la prestación deberá ser otorgada por el prestador de salud que corresponda en primer lugar; el tiempo para ser atendido por un prestador distinto, designado por el Fondo Nacional de Salud o la Institución de Salud Previsional. cuando no hubiere sido atendido por el primero. Enfatiza además que toda persona tiene derecho a que las acciones de promoción, protección y recuperación se den oportunamente. Adicionalmente, señala que las Garantías Explícitas en Salud serán constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento podrá ser exigido ante el Fonasa o Isapres.

Las listas de espera no son una estadística para uso político. Son un tema de salud pública. Una persona que no ha recibido la atención cuando corresponde sufre un deterioro irreversible de su salud y la opción de tener el mejor desenlace de la condición que le afecta. Expertos han definido esta ventana de oportunidad para todas las enfermedades del régimen de garantías, como también para aquellas no incluidas en el GES. Hay un plan de acción y esfuerzos financieros, pero falta acelerar elementos claves: contar con un sistema que garantice interoperabilidad entre los distintos niveles de atención primaria y especialistas. Los profesionales de hospital deben tener horas dedicadas a los Centros Familiares. La pertinencia de la derivación no tiene la auditoria que corresponde, resultando en miles de personas que no debían haber sido incluidas.

Cuando un enfermo no es tratado, todos perdemos, el capital humano se dilapida y el sufrimiento nos afecta a todos. Cualquier reforma de salud debe considerar la solución a estas esperas como la máxima prioridad.

# LATERCERA

Avenida Apoquindo 4660, Santiago de Chile.

Director: José Luis Santa María Oyanedel Subdirector: Víctor Cofré Soto Editora General: Gloria Faúndez Herrera Representante Legal: Eugenio Chahuan Zedan

# Exilio de Edmundo González

La partida a España de quien legítimamente triunfó en las elecciones presidenciales de Venezuela es ciertamente un duro golpe para la oposición, que ahora depende fundamentalmente de las presiones que pueda hacer la comunidad internacional.

in duda ha sido un duro golpe para la oposición venezolana el hecho de que Edmundo González -el candidato de la oposición que triunfó indiscutidamente en las elecciones presidenciales del 28 de julio, resultado que fue desconocido por el régimen de Nicolás Maduro, proclamándose como ganador- haya partido al exilio, rumbo a España. Con ello se debilitan las posibilidades de presionar al régimen para que acceda a negociar la entrega del poder y con ello dar salida a la profunda crisis en que se encuentra sumido el país.

Ciertamente que la situación de Edmundo González se había tornado crítica, toda vez que el régimen había levantado en su contra una descarnada persecución judicial, ante lo cual corría el inminente riesgo de ser encarcelado, corriendo la misma suerte que han enfrentado otros opositores. González ha prometido continuar la lucha desde España, a lo cual se suma la resistencia que ha mantenido la líder opositora María Corina Machado, quien ha decidido permanecer en Cara-

cas, desafiando las amenazas que el gobierno venezolano ha desplegado en su contra.

La batalla que siguen dando Machado y González es encomiable, pero es un hecho que cuando uno de sus principales líderes se ha visto forzado a exiliarse -y por lo tanto sus intentos por asumir el cargo presidencial que le corresponde por derecho pierden evidente fuerza- es señal de que la oposición está siendo arrinconada y como contrapartida una muestra de que el régimen sigue fortalecido, y de que su pretensión de seguir aferrado al poder se mantiene a firme.

Ahora todo parece depender de las señales que al respecto dé la comunidad internacional, cuya respuesta hasta aquí ha sido errática. Aun cuando la mayor parte de los países no reconoce el triunfo de Maduro, parece una ilusión seguir aferrados a la idea de que el régimen se allanará a una verificación independiente de las actas electorales, lo que claramente ya no ocurrió. Brasil y Colombia al parecer no pierden la esperanza de una salida negociada a esta crisis, pero estas tratativas hasta aquí han

sido del todo inútiles. La señal que dio el propio régimen, al revocar que la embajada de Brasil pudiera seguir con la representación de la sede argentina -donde hay varios refugiados- es una muestra más de que Maduro incluso está dispuesto a romper con sus viejos aliados.

Para la región es un enorme golpe que los procesos democráticos sean desconocidos, pero hay un costo aún mayor desde el punto de vista de los derechos humanos, pues la dictadura de Maduro ha emprendido una feroz represión en contra de la disidencia, contando más de dos mil prisioneros -muchas veces invocando cargos de "conspiración" o "terrorismo"-, una veintena de fallecidos, agresión a manifestantes y una censura a gran escala. Ayer 45 países -incluido Chile- suscribieron una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que Venezuela ponga fin a la ola de represión contra opositores políticos y manifestantes, que se está intensificando en todo el país. Esto debería imprimir un sentido de urgencia a la comunidad internacional, que por ahora no se observa.

# **CARTAS**

#### ESCAPANDO DEL 11

### SEÑOR DIRECTOR:

Vivíplenamente el gobierno de Allende, y mantengo vívidos recuerdos de la precaria situación económica y la violencia social y política. Pero no viví el día 11 de septiembre de hace 51 años pues logré salir becado del país pocos días antes en uno de los últimos vuelos que lograban abastecerse de combustible en Chile. Mis colegas me despedían diciendo, "te estás escapando y a sea de una guerra civil, una dictadura comunista o una intervención militar". Y así fue.

# Moisés Silva Triviño

Profesor universitario

# EVIDENCIA Y SLEP

# SEÑOR DIRECTOR:

La Agencia de Calidad de la Educación presentó un reporte del impacto de los SLEP en los aprendizajes. La evidencia es positiva para las escuelas bajo los SLEP, mostrando importantes avances y superando a escuelas públicas municipales y particulares subvencionadas. Tales hallazgos, obtenidos aplicando métodos rigurosos de investigación, son promisorios respecto de la trayectoria de mejora de la educación pública.

Los resultados sugieren dos cosas. Por una parte, que el trabajo de docentes, directivos, y personal de los SLEP estárindiendo frutos positivos, apesar de los desafíos en la implementación de los mismos. Por otrolado, que los aprendizajes de la implementación y las evaluaciones sistemáticas de la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública han traído mejoras en el funcionamiento global de los SLEP y sus escuelas, lo que se ve reflejado en los aprendizajes.

Ahora bien, es conocido por todos que aún existen desafíos de implementación en los SLEP, que requieren un ajuste de la ley que flexibilice su operación, que les permita gestionar recursos de manera más autónoma, y que no sean sostenedores y servicios al mismo tiempo. En general, facilitar el trabajo, disminuir la centralización, permitir que los gobiernos regionales aporten recursos para la mejora y destrabar la burocracia que les exige seguimiento de cerca de 100 indicadores y que dificulta la priorización de acciones directamente relacionadas con la mejora de la educación en las salas de clases.

Si se resuelven adecuadamente los desafíos de implementación, sería esperable una aceleración en la velocidad de los aprendizajes sobre cómo implementar y mejorar continuamente los SLEP. De ahí que las buenas noticias deben alegramos, pero no dejamos satisfechos, porque sabemos que la educación pública tiene grandes espacios de mejora para el presente y el futuro.

### Ernesto Treviño

Académico Facultad de Educación UC Investigador Centro Justicia Educacional

### ¿RECUPERAMOS LA CONFIANZA?

# SEÑOR DIRECTOR:

El caso Hermosilla ha sido una verdadera caja de Pandora. Cada día hay nuevas noticias de casos de corrupción, socavando uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia: la confianza en las instituciones. La justicia y la política, esenciales para la cohesión social y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, han quedado expuestas a un nivel de degradación que debería alarmarnos profundamente.

Cada nuevo escándalo no solo mancha la reputación de las personas involucradas, sino que también erosiona el ideal de la función política como herramienta para el cambio social. Lo que una vez se entendió como una de las labores más nobles y de mayor trascendencia, hoy parece haberse reducido a un intercambio de intereses y favores, perdiendo su significado más trascendente.

Las confianzas se hanroto, y con ellas, la esperanza de un sistema que funcione para todos. ¿Seremos capaces de recuperarlas? La respuesta es incierta, pero lo que sí está claro es que, sin una profunda renovación ética en las instituciones, será muy difícil lograrlo. El desafío es grande, pero indispensable para reconstruir un país que pueda confiar nuevamente en quienes lo gobiernan.

# Nicolás Fernández

#### VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

#### SEÑOR DIRECTOR:

La violencia en las escuelas refleja los problemas de nuestra sociedad. No podemos verlas como burbujas aisladas de su entorno, ya que enfrentan las mismas amenazas que afectan la convivencia social. Es urgente que entendamos esta conexión para diseñar políticas públicas más efectivas en educación, seguridad, salud, deporte y cultura

Solo mediante un enfoque integral podremos apoyar adecuadamente a las comunidades educativas, creando ambientes más seguros y favorables para el desarrollo de los estudiantes. La educación debe estar en el centro de la respuesta a los desafíos sociales actuales.

# Óscar Guerra González

Director y fundador Fundación Observa Ciudadanía

#### NUEVA PROPUESTA DE LEY DE EUTANASIA

# SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Boricinsiste en promover la Ley de Eutanasia en Chile.

Aunque es natural sentir miedo e incertidumbre en enfermedades avanzadas, existen herramientas para aliviar el dolor físico y espiritual que precede a la muerte.

Para quienes trabajamos acompañando a personas al final de la vida, resulta difícil aceptar que la respuesta al dolor y sufrimiento sea eliminar a quien lo padece.

Una respuesta verdaderamente humana y compasiva es acompañar al paciente en la etapa de mayor vulnerabilidad, garantizando que cuenta con el apoyo técnico y humano que ofrece la medicina paliativa, con compasión y respeto por su dignidad hasta el final de su vida.

Invitamos a los legisladores a revisar la propuesta de reforma constitucional que introduce la eutanasia, a la luz de virtudes que nos han constituido como nación: solidaridad y justicia, guiadas por la razón, la ciencia y la ética. Sin ideologías extranjeras que usen anuestros enfermos como banderas. Como profesionales de la salud podemos afirmar que los cuidados paliativos son una respuesta que acepta la muerte como una realidad humana ante una enfermedad incurable, cuidando al enfermo en todas sus dimensiones: física, psicosocial y espiritual, acompañando también a la familia en este proceso.

Sería esperanzador que la sociedad, el Congreso y el Ejecutivo impulsen iniciativas para que los cuidados paliativos lleguen a todos: niños, jóvenes o personas mayores, promoviendo leyes que apoyen a las familias cuidadoras y que se habiliten centros en Chile para quienes no puedan ser cuidados en casa en su etapa final.

No los abandonemos.

# Ximena Farfán

Enfermera, Mg. Cuidados Paliativos, U. de los Andes

### Mauricio Toro

Médico Internista

Mg. Bioética Universidad del Desarrollo

#### BUENAS INTENCIONES Y MALAS EJECUCIONES

### SEÑOR DIRECTOR:

Lahistoria nos ha mostrado que las buenas intenciones mal ejecutadas pueden traer consecuencias desastrosas. La Prohibición en EE. UU. (1920–1933), que buscaba reducir el consumo de alcohol, derivó en el aumento del crimen organizado. El Gran Salto Adelante en China (1958–1962) buscó industrializar rápidamente el país, pero resultó en una de las mayores hambrunas de la historia. La Guerra contra las Drogas, iniciada en los 70, buscaba reducir el narcotráfico, pero aumentó la desigualdad social sin resolver el problema.

Frente a la creación de un nuevo sistema de financiamiento universitario en Chile, el gobierno debe tener cuidado de no repetir estos errores. Sin considerar adecuadamente los impactos para las familias, las instituciones y el Estado, podríamos vermás daño que beneficio. Es vital un enfoque basado en una ejecución sólida y realista.

### Mario Herane

Vicerrector de Asuntos Globales y Desarrollo Universidad Mayor

Caso Audio llega a la Corte Suprema

# Acusación a supremos en la Cámara: adverso escenario para Vivanco amenaza también a Matus y a Muñoz

En una suerte de escalada constitucional, finalmente tres presentaciones paralelas ingresarán la oposición, la DC y las bancadas de la alianza gubernamental. Si bien esta ofensiva de libelos fue levantada inicialmente por diputados de gobierno, el escenario se terminó enredando por el movimiento de piezas que hizo la misma derecha y la presentación por separado que harán los democratacristianos.



La acusación constitucional contra la jueza Ángela Vivanco parece generar apoyo transversal.

### José Miguel Wilson y Nicolás Quiñones

En la habitual reunión almuerzo de los martes, la bancada de diputados socialistas decidió dar un nuevo paso en la escalada de acusaciones constitucionales que ya comenzaron a prepararse en contra de ministros de la Corte Suprema involucrados en la red de influencias del abogado penalista Luis Hermosilla o que estaban sometidos a procesos disciplinarios en el mismo Poder Judicial.

El lunes en la tarde, los comités de diputados oficialistas ya habían acordado presentar un libelo contra la ministra Ángela Vivanco, quien ya fue suspendida por haber realizado gestiones para el cuestionado abogado hoy en prisión preventiva. Luego las bancadas de la UDI, RN y Evópoli comunicaron que ingresarían otro escrito en contra la de misma magistrada, quien militó en el pasado en Renovación Nacional, y que incluirían en ese mismo texto al juez Sergio Muñoz, que -si bien no ha sido salpicado por el caso Hermosilla- está bajo una indagación de la Comisión de Ética de la Suprema por haber filtrado a su hija un fallo que incidía en la compra de departamentos.

La DC, por su parte, molesta por la falta de apoyo del oficialismo, anunció que presentarían de todos modos un tercer libelo contra el ministro Jean Pierre Matus, a quien se le acusa de haber mentido de su relación con Hermosilla.

Tras el almuerzo, el jefe de bancada PS, Daniel Melo, indicó que "de la misma manera que resolvimos impulsar la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco, hemos resuelto presentar la acusación constitucional contra el ministro Jean Pierre Matus. Creemos que, una vez analizados los antecedentes con nuestros asesores, la discusión con la propia bancada, se reúnen los requerimientos mínimos para poder impulsar esta acusación constitucional por notable abandono de deberes".

En la decisión de los socialistas habría sido clave la exposición que hizo el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien junto a su par Daniella Cicardini (PS), son querellantes en el caso Hermosilla.

"El solo hecho de mentir, sin duda, es una falta grave desde el punto de vista de la probidad y creemos que daña, sin duda, la posibilidad de poder contar con miembros del Poder Judicial que estén con altos estándares en materia de sus quehaceres. Es por eso que vamos a presentar esta acusación constitucional previo a diálogo, además, con otras fuerzas políticas del mundo del oficialismo y esperamos, en el fondo, poder avanzar en esta materia", dijo Melo.

Este respaldo explícito a la acusación contra Matus se traduciría en una colaboración en el texto que está preparando la DC y posiblemente en la facilitación de firmas de legisladores socialistas.

Con ello, el panorama se torna cada vez más adverso para los supremos involucrados en esta crisis. El caso de Vivanco es particularmente donde existe mayor convencimiento de los diputados, que transversalmente, al menos desde el PC a la UDI, darían sus votos a una acusación en contra de ella.

La única bancada que se mantiene con cierta cautela ante estas presentaciones contra Vivanco es la del Partido Republicano. No obstante, legisladores de esa colectividad han transmitido a los articuladores de esta ofensiva que probablemente se sumarán una vez conocidos los escritos.

El panorama para Matus también comienza tornarse oscuro. Además de los apoyos del PS al escrito que está redactando la DC, la UDI ya comprometió sus votos. En el Frente Amplio, hay diputadas como Maite Orsini que también la respaldarían, al igual que otros legisladores independientes o de grupos no alineados como el Partido Demócratas. Las mayores dudas están en RN y el PC.

La situación de Muñoz es distinta, pero no menos complicada. En la derecha hay una mayoría dispuesta a avalar una presentación en su contra, que eventualmente contaría con el apoyo de la DC, de Demócratas y ciertos socialistas.

#### Oficialismo enredado

Las inminentes acusaciones contra Matus y Muñoz, sin embargo, desordenaron al oficialismo, pues ambos jueces son considerados cercanos al ideario de la izquierda y la centroizquierda.

Antes del mediodía del lunes, en las inmediaciones del Congreso Nacional en Santiago, representantes de las bancadas del PS y PPD-independientes se reunieron con legisladores de la Democracia Cristiana para acordar un plan respecto de las acusaciones constitucionales.

En ese encuentro -en el que estuvieron los diputados PS Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini; los independiente PPD Jaime Araya y Camila Musante, y el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC)- se acordó incluir en una sola acusación a Vivanco y Matus, quienes salieron mencionados en los audios y los chats de Hermosilla.

Sin embargo, el tema se enredó en horas de la tarde. En la oficina del comité socialista, pero en la sede del Congreso en Valparaíso, se juntaron los jefes de bancada del oficialismo con su par de la DC, Héctor Barría, en el que se zanjó un acuerdo algo distinto.

El libelo sería presentado en primer término contra Vivanco, mientras que la acción contra Matus quedaría en suspenso. Según comentan legisladores oficialistas, en el PS, el Frente Amplio y el PC había dudas con empujar un escrito contra un magistrado que es visto como afín.

Sin saber lo que habían acordado los jefes de bancadas, Aedo (DC) fue invitado al punto de prensa en el que se anunció la presentación de la acusación contra Vivanco. No obstante, en el mismo lugar se enteró con molestia que Matus, a quien la DC lo acusa de haber mentido en el ejercicio de su car-



# RENTABILICE SUS PREDIOS FORESTALES RECIBA MÁS DE US\$ 1,400 POR HA/AÑO EMITIENDO BONOS DE CARBONO

Rentabilice sus predios forestales de bosques nativos, esclerófilos, frutales entre otros, lo asesoramos a emitir sus bonos de carbono, y obtener la certificación REDD+.

Nuestro equipo, ha asesorado con éxito la venta de los primeros bonos de carbono que se generaron en Chile provenientes de importantes empresas forestales, alimenticias, de energías renovables y rellenos sanitarios, entre otros.



**CONSULTAS Y SOLICITUD DE REUNIÓN A:** 

inforeddmas@allianz-zeroemissions.com inforeddmaschile@gmail.com

Caso Audio llega a la Corte Suprema

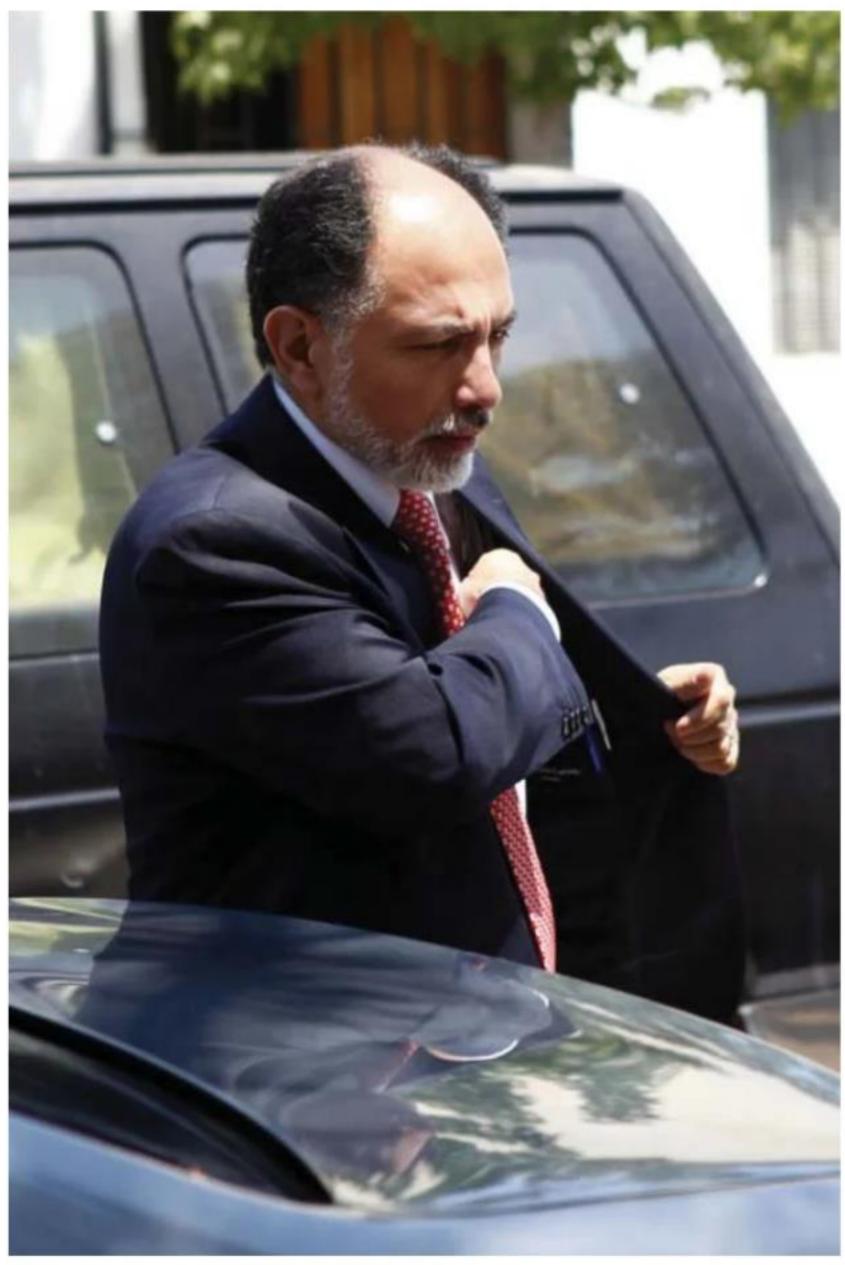

Habrá dos acusaciones contra Vivanco y Muñoz, y otra a Matus.

# SIGUE >>

go, solo estaba en evaluación.

"Lo primero que queremos informar es que hemos llegado al acuerdo de presentar una acusación constitucional contra la ministra Vivanco, y además vamos a evaluar la presentación en contra del ministro Matus", señaló Daniel Melo, jefe de bancada del PS.

A continuación, visiblemente incómodo por el anuncio, Aedo le pidió usar la palabra y ratificó que la acusación contra Matus iría de todos modos, a pesar de que Melo calificó como una "falta moral" que el alto magistrado hubiese mentido respecto de sus lazos con Hermosilla.

La decisión de embarcarse contra Matus no era sencilla para el oficialismo. El lunes en la tarde la alianza gubernamental ya estaba al tanto de que la oposición, aleonada por la UDI, acusaría en forma paralela a Vivanco y a Muñoz, en respuesta a esta ofensiva oficialista

La jugada de la UDI dejaba en aprietos al

oficialismo en vista de los perfiles de Muñoz y Matus.

Dicho en términos de un frío análisis numérico, la oposición estaba dando señal de estar dispuesta a entregar a Vivanco, quien en el pasado militó en RN y tiene un perfil ligado a posiciones más conservadoras, a cambio buscar la destitución de dos magistrados más cercanos al oficialismo.

Para sellar el movimiento de piezas que dejaban en una suerte de jaque a los diputados de la alianza gubernamental, cerca del mediodía del lunes el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó por teléfono a Aedo para expresarle que respaldarían la acusación contra Matus, anunciada por la DC. En esa conversación, además, le avisó que presentaría otro escrito.

Por lo tanto, tras la decisión de las bancadas del oficialismo de dejar en suspenso a Matus, Aedo al menos ya tenía un aval para mantener firme su presentación.

# Los descargod de Vivanco: "Enfrentamos acusaciones que se dan por ciertas sin la posibilidad de dar respuesta"

La suspendida ministra de la Corte Suprema utilizó sus redes sociales para referirse a las conversaciones entre ella y el abogado Luis Hermosilla conocidas durante el fin de semana, en las que ambos se piden favores mutuos.

#### Roberto Gálvez

El pasado fin de semana se conocieron conversaciones vía chat entre el abogado Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, en las que ambos se piden diversos favores mutuos.

El hecho significó desde que la profesional podría ser acusada constitucionalmente, hasta que se hayan congelado sus funciones como académica de la Universidad Católica.

Además, el Pleno de la Corte Suprema acordó este lunes abrirle un cuaderno de remoción y suspenderla de todas las funciones propias e inherentes al cargo durante la tramitación de dicha acción.

Ante esto, este martes ella misma salió al paso -escuetamente- a través de sus redes sociales.

"Siempre hay una ventana hacia

la luz. Muchas gracias de corazón a los amigos que me han llamado, escrito o visitado con su apoyo y solidaridad ante los difíciles momentos que ha pasado y pasa mi familia", comienza su publicación de este martes.

Y sigue: "Desgraciadamente hemos debido enfrentar acusaciones que se dan por ciertas sin contar con la posibilidad de dar respuesta y en lo personal he sido destinataria de medidas tomadas en mi trabajo profesional y académico sobre la base de filtraciones. Estov recabando, con dificultades, la información real a través de mis abogados y me interesa aclarar cada uno de los puntos en que he sido mencionada".

Finalmente, cierra señalando que pide "como siempre la ayuda de Dios en este arduo momento y miro con esperanza y mucha fe el futuro".



► La cuestionada ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.



▶ Andrés Chadwick (UDI), exministro del Interior del expresidente Piñera.

# Caso Audio: Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reconoce que exministro Andrés Chadwick intercedió por empresa de los Sauer

En un antecedente inédito, el regulador informó la semana pasada al Ministerio Público que Augusto Iglesias, uno de sus consejeros y ex autoridad en el primer gobierno de Piñera, reconoció haber recibido una llamada telefónica de Chadwick para interceder por STF Capital, empresa de los Sauer que era defendida por Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos. Se trata del primer antecedente concreto de una gestión realizada por la exautioridad en el caso, lo que podría cambiar su situación procesal.

# Esteban González y Leslie Ayala

"Hacemos referencia a la información de prensa aparecida en el diario Pulso de La Tercera, en su edición de hoy 3 de septiembre de 2024, y que se adjunta a la presente", es la forma con la que comienza el Oficio Ordinario 107355, que el pasado 4 de septiembre fue enviado por Solange Berstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En el documento, por primera vez en el Caso Audio que remueve a la clase judicial y política, aparecen antecedentes que podrían cambiar la situación de "testigo" que hoy enfrenta el exministro del Interior y ex socio de Luis Hermosilla, Andrés Chadwick.

El documento -al que accedió La Tercerahace referencia a la publicación de este medio titulada "'Mi amigo CMF sigue disponible': el intercambio de Luis Hermosilla y Daniel Sauer por la corredora STF". En ella, se da cuenta de una serie de conversaciones de

# Caso Audio llega a la Corte Suprema

#### SIGUE ▶ ▶

Whatsapp entre el abogado y el controlador de la corredora de bolsa -ambos en prisión preventiva en Capitán Yáber por corrupción-ocurridas entre marzo y abril del 2023.

Ese periodo es justamente el tiempo en que la CMF había suspendido por 30 días las operaciones de STF por no cumplir con las exigencias legales y normativas sobre el envío de estados financieros auditados e indicadores de cobertura patrimonial.

El primero de los diálogos entre ambos sobre el tema de la corredora ocurrió el 24 de marzo de 2023, mismo día en que la comisión comunicó la suspensión de la corredora. Allí, Hermosilla le enumeró a Sauer tres pilares con los que, a su juicio, se podría revertir la determinación del regulador: "Arreglo de sus estados financieros. Aumento de K (capital). Nuevo gerente general", le dijo ese día.

Luego, el 31 de marzo de 2023, tras un aviso de la abogada Leonarda Villalobos -quien asesoraba a los Sauer en temas tributarios y también hoy está presa-, de que ese día no se había alcanzado a ver su caso en la institución, Daniel Sauer le escribió a Hermosilla expresándole que "pensé que teníamos buena mano en la CMF". Días más tarde, el 2 de abril de 2023, y aún sin respuesta del organismo sobre el futuro de SFT Capital, Hermosilla envió un mensaje a Sauer asegurando que "mi amigo CMF sigue disponible. Y está atento", sin especificar ni dar pistas sobre quién estaba hablando.

Al día siguiente, Sauer le remitió a Hermosilla un mensaje de un personaje desconocido con la frase "necesito que Lucho contacte a Mauricio Larraín Errazuriz". En ese momento, Larraín Errazuriz era uno de los cinco consejeros de la CMF, quien terminó su periodo en octubre de 2023. El pasado 3 de septiembre Larraín aseguró a Pulso que "no he tenido contacto alguno con el Sr. Hermosilla ni con el Sr. Sauer, ni tengo relación alguna con ellos".

# El llamado de Chadwick a Iglesias

Así llegó el 5 de abril de 2023. De acuerdo al registro de diálogos de Whatsapp, ese día, ante un intento de comunicación de parte de Sauer, Hermosilla respondió: "Hola Dani. En el bote, llamando a Iglesias...". "Sin decirle que estoy acá", agregó.

Augusto Iglesias, exsubsecretario de Previsión Social durante todo el primer gobierno de Sebastián Piñera y actual comisionado de la CMF, a quién parecería aludir Hermosilla en su mensaje, respondió el pasado 3 de septiembre a Pulso que "no he tenido absolutamente ninguna comunicación con el Sr. Hermosilla ni con los Sres. Sauer. No he recibido de ellos llamados, correos o mensajes".

Pero el oficio enviado por la CFM al fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, el pasado 4 de septiembre, entrega reveladores antecedentes que hasta ahora eran desconocidos en la investigación y que no habían sido transparentados antes por el organismo ni por sus más altas autoridades.

"En este contexto, los comisionados Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias informaron al Consejo de esta Comisión las siguientes comunicaciones recibidas al respecto, entre fines de marzo y comienzos de abril del año 2023, durante el proceso de supervisión de STF Capital Corredores de Bolsa", se lee en el escrito que accedió este medio.

"La comisionada Piedrabuena recibió una llamada de la Sra. Leonarda Villalobos, a quien no conocía y con la que no ha tenido ninguna relación personal o profesional", informó la CMF al Ministerio Público, sin especificar la fecha exacta de la llamada.

"La Sra. Villalobos le preguntó si con un aumento de capital se procedería a levantar la suspensión de STF Capital Corredores de Bolsa. Al respecto, la comisionada sólo le indicó que no podía responder esa pregunta y que siguiera los conductos regulares de la CMF, que era responder al oficio del equipo supervisor, no habiendo otro tema abordado en la llamada", comunicó el organismo en el oficio al Ministerio Público y sin entregar mayores detalles.

En el caso de Augusto Iglesias, a diez meses de estallar el Caso Audio, la CMF transparentó ante la Fiscalía que el comisionado "recibió una llamada telefónica del Sr. Andrés Chadwick, quien le informó sobre la voluntad de los corredores de STF Capital CB de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios", en línea con la estrategia trazada y sugerida por Hermosilla a Sauer en los chats del 24 de marzo de 2023.

"Al respecto, el comisionado le indicó que los hechos y las acciones de las partes se ponderaban en el proceso supervisor. La conversación no se extendió sobre ningún otro tema", expresó escuetamente la CMF en el oficio a la Fiscalía, sin tampoco entregar detalles de en qué fecha exacta se habría producido la llamada telefónica de Chadwick.

El reconocimiento de parte de Iglesias de la gestión de Andrés Chadwick para interceder por los Sauer, hoy en manos del Ministerio Público, es el primer antecedente concreto de que el exministro del Interior haya trabajado, realizado algún tipo de gestión o participado en la defensa de los intereses de STF Capital y sus controladores.

Un caso desde el que, meses más tarde se desprendería el escándalo de las facturas falsas de Factop, y que se hizo público cuando Ciper dio a conocer el audio de una reunión en la oficina de Luis Hermosilla en la que se habla directamente de delitos y coimas a funcionarios públicos, y dejaron a Hermosilla, Sauer y Villalobos en prisión preventiva.

# La situación de Chadwick en la investigación

"Acá él (Chadwick) no tiene carácter de imputado. Hoy día, si tuviéramos que citarlo en los hechos de la formalización de la investigación, debiese ser como testigo", dijo en entrevista a **LT Domingo** el pasado 1 de



El abogado penalista Luis Hermosilla, es exsocio del exministro Andrés Chadwick.

septiembre el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Miguel Ángel Orellana, quien tiene a su cargo la investigación por el Caso Audio.

Sin embargo, fuentes del Ministerio Público señalan que los nuevos antecedentes aportado por la CMF podrían cambiar su situación procesal, ya que la llamada para interceder por STF Capital plantean dudas de si Chadwick estaba o no en conocimiento del esquema defraudatorio de la corredora y el factoring Factop del que, principalmente, se beneficiaron los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff, éste último, de gran cercanía con el exministro del Interior, según los chats analizados en la indagatoria. Hasta ahora, los antecedentes del caso habían situado a Chadwick en dos ámbitos de las pesquisas.

Por un lado, el Ministerio Público dio a conocer que el informe en derecho elaborado -con la intermediación del ministro de la Suprema, Jean Pierre Matus- por el abogado alemán Kai Ambos para la defensa de la acusación constitucional contra el extitular de Interior en diciembre de 2019, fue financiado con 30 mil euros provenientes de Factop a petición de Luis Hermosilla, quien defendió a Chadwick en esa instancia. Desde el entorno de Chadwick han asegurado que nunca supo del origen de los fondos y que aún debía reembolsar ese dinero.

Por otro lado, en agosto pasado Ciper dio a conocer que de la revisión de las cartolas de las cuentas bancarias de Luis Hermosilla se concluyó que el abogado transfirió a Chadwick más de \$190 millones entre 2020 y 2023. Hasta antes de que estallara el caso, Chadwick y Hermosilla compartían una "comunidad de techo" en la misma oficina

donde se grabó el polémico audio, ubicada en calle Alonso de Córdova, en Vitacura.

Esta situación obligó, por primera y única vez al exministro a romper su silencio con respecto al caso el 20 de agosto pasado. Los montos, aseguró Chadwick, "corresponden a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por mi persona", agregando que "estas labores realizadas en el ejercicio libre de mi profesión están debidamente justificadas mediante boletas de honorarios".

Consultado por La Tercera, Samuel Donoso, abogado de Andrés Chadwick en la causa, expresó que "en el entendido que la investigación es reservada y no conocemos los antecedentes, esperaremos a que los Fiscales nos exhiban esa información que usted me señala. Ahora, tengo entendido que la CMF hizo su investigación interna y no halló ninguna irregularidad, pero como le reitero, esperaremos poder contestar esto en las instancias procesales correspondientes".

Mientras tanto la CMF, cuyos consejeros decidieron por unanimidad en mayo del año pasado suspender definitivamente a STF y en agosto pasado cursarle una multa de 13.500 Unidades de Fomento, terminó su oficio a la Fiscalía asegurando que "al respecto, sin perjuicio que no se aprecia que la información recibida por los comisionados se refiera a hechos que revisten caracteres de delito, en aplicación del principio de colaboración aplicable a los servicios públicos, se ha estimado pertinente informar su contenido a esta Fiscalía, para los fines que correspondan en sus investigaciones".

"Quedamos a su disposición en caso de necesitar mayor información sobre el particular", concluyeron.

# Suprema oficia a Valencia para acceder a chats de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla en su proceso de expulsión

De acuerdo con el escrito remitido por el secretario del máximo tribunal, la petición se funda en que la suspendida ministra es objeto de un proceso disciplinario que podría culminar con su remoción de la instancia.

#### Catalina Batarce

Por segunda vez desde que estalló el caso Audio, el cual tiene como principal protagonista al abogado Luis Hermosilla, la Corte Suprema ofició al fiscal nacional, Ángel Valencia, a fin de que remita los chats que fueron extraídos del celular del penalista.

En esta ocasión, como pudo conocer La Tercera, se solicitó que se les entregue copia de la mensajería entre el profesional y la suspendida ministra Ángela Vivanco.

Lo anterior luego de que Ciper revelara que en medio de las conversaciones que ambos mantuvieron entre 2018 y 2023, hay indicios de irregularidades y de delitos que hoy son indagados por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

De acuerdo con información recopilada por este medio, fue la jornada de este martes que el oficio firmado por el secretario del máximo tribunal, Jorge Sáez, llegó hasta el escritorio del fiscal Valencia. Todo, tras la determinación adoptada en el pleno extraordinario celebrado el lunes 9 de septiembre, donde los titulares del organismo abrieron cuaderno de remoción a la magistrada.

Así, junto con pedir acceso a los citados antecedentes, le comunicaron formalmente al máximo persecutor que la jueza es objeto del mencionado procedimiento disciplinario, lo que justificaría -a juicio de la Suprema- la entrega de la información.

Considerando aquello, de acuerdo con fuentes consultadas, es que en esta ocasión Valencia estaría inclinado por dar su visto bueno a la petición, a pesar de que anteriormente declinó una petición similar del titular del organismo.

En esa ocasión, cuando recién comenzaba a sesionar la Comisión de Ética de la Suprema, Ricardo Blanco pidió los whatsapp que involucraban a ministros o integrantes del Poder Judicial con presuntas irregularidades o delitos, y la respuesta fue un no rotundo.

En ese momento, la decisión se fundaba en que ni la Suprema ni la Comisión de Ética eran parte formal en las indagaciones en curso, por lo que se estimaba que no había figura legal bajo la cual se les pudiera hacer llegar antecedentes que tienen carácter de reservado para terceros.

Ahora, con un caso fundado, habría más espacio para allegar lo solicitado, aunque el presidente no es el único que los ha requerido, pues el abogado de la ministra, Juan Carlos Manríquez, también oficializó una petición para acceder a una copia de los intercambios.

# Cargos a despejar

En medio del proceso abierto a Vivanco, como informó Ricardo Blanco, hay seis hechos que se buscan despejar:

Interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón.

Irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de la causa de consorcio Belaz Movitec Spa con Codelco.

Intervención en nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla Osorio.

Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla Osorio.

Entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las Fuerzas Armadas de conocimiento de la Tercera Sala de esta corte antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado.

Concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses.



► El fiscal nacional, Ángel Valencia, junto a Ricardo Blanco, presidente de la Suprema.



DECRETO SECCION 1º Nº 2153 LAS CONDES, 01 de junio de 2024

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: El ingreso INSP.Nº563/2024, SOLNET N°202408076; las gestiones realizadas por profesionales del Departamento de Inspección de la Dirección de Obras Municipales a la propiedad ubicada en José de Moraleda N°4919, ROL N°758-83 la Res. Secc.8ª N°349/2023, que otorgó un plazo para tramitar y obtener el permiso municipal por las ampliaciones ejecutadas y en uso sin permiso municipal, la Res. Secc.8ª N°429/2023, que prorrogaron el plazo otorgado, la solicitud de permiso de obra menor O.M N°849/2024 rechazada, el INF. DOM N°69 de fecha 17.04.2024 de la Directora de Obras Municipales, mediante el cual solicita la dictación del Decreto de Demolición y retiro correspondiente de las ampliaciones ejecutadas y en uso sin permiso; lo dispuesto en los Artículos 116, 119 y siguientes; artículos 145 y siguientes del D.F.L. N° 458 de 1976 del MINVU, Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°1768 de fecha 15 de abril del 2024, que establece el orden de subrogancia del cargo de alcalde y en uso de las facultades que me confieren los Artículos 56 y 63 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

### DECRETO:

- 1.- ORDENASE LA DEMOLICION Y RETIRO, DENTRO DEL PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS, contados desde la fecha de notificación del presente Decreto, de las ampliaciones ejecutadas y en uso sin permiso municipal, en la propiedad ubicada en José de Moraleda N°4919, ROL N°758-83 de propiedad de Inmobiliaria D.S.E Limitada, RUT: 77.219.250-9 representada legalmente por el Sr. Daniel Schapira Eskenazi, RUN: 5.279.960-0, con domicilio para estos efectos en calle Los Dominicos N°8630 oficina 1.001, comuna de Las Condes.
- 2.- En caso de incumplimiento del presente Decreto, la Municipalidad procederá a la demolición y retiro sin más trámite y por cuenta del propietario. Requiérase el auxilio de la Fuerza Pública, en caso de que sea necesario, la que deberá ser facilitada al funcionario municipal encargado de ejecutarla con la sola exhibición de una copia autorizada del presente Decreto.
- 3.- NOTIFÍQUESE de conformidad al artículo 151 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, por el Secretario Municipal.
- 4.- PUBLIQUESE el presente Decreto en la página web de la Municipalidad de Las Condes, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

(FDO.) JUAN MANUEL MASFERRER VIDAL - ALCALDE (S)
JORGE VERGARA GOMEZ - SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes

JORGE VERGARA GOMEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

Caso Audio llega a la Corte Suprema



► El voto que favoreció a consorcio chileno-bielorruso fue de ministra Vivanco, ministro Mario Carroza y abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.

# La "trama bielorrusa" que estalló en la Corte

# Caso que indaga la Fiscalía afecta a Vivanco, a cuatro supremos y a tres reconocidos abogados integrantes

**Uno de los seis cargos** en contra de la ministra Ángela Vivanco que están contenidos en su cuaderno de remoción ya está en manos de la Fiscalía y salpica a varios magistrados y abogados integrantes. "En los distintos recursos e incidentes que se discutieron concurrieron a su vista e intervinieron más de 16 ministros", se defienden en un comunicado los tres abogados de la empresa chileno-bielorrusa que se enfrentaron a Codelco en el polémico recurso de protección.

# Juan Manuel Ojeda

La tramitación de un recurso de protección, que llegó el 28 de junio de 2023 a la Tercera Sala de la Corte Suprema, se ha convertido en una bomba de racimo que explotó en el máximo tribunal y cuyos efectos solo crecen a medida que pasa el tiempo. La Fiscalía ya abrió una investigación que, por el momento, afecta directamente a la ministra Ángela Vivanco, pero que terminará salpicando inevitablemente a cuatro ministros más y a tres abogados integrantes.

La causa se remonta a una acción de protección iniciada en marzo de 2023 ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Todo lo inició la sociedad Belaz Movitec SpA, un consorcio internacional chileno-bielorruso conformado por las empresa chilena Movitec S.A. y Belaz, una fábrica estatal de Bielorrusia. Este consorcio participó en un proceso de licitación de Codelco con el objeto de proveer los servicios de movimiento de tierra masivo para la preproducción y construcción de caminos.

Fue en ese contexto en que surgió la disputa. El consorcio recurrió en contra de Codelco por dos hechos. El primero tiene que ver con la retención de equipos, vehículos, perforadoras, maquinaria pesada, bienes y materias primas que se encuentran al interior de la División El Salvador de Codelco. A eso luego se sumó el traslado de nueve camiones y una pala, avaluada en más de US\$ 40 millones.

En el tribunal de alzada de Copiapó a los bielorrusos les fue mal. El 13 de junio su recurso se rechazó de manera unánime por la sala que integraron la ministra Aída Osses, el magistrado Rodrigo Cid y la fiscal judicial Anita Maluenda. La historia cambió su rumbo cuando el consorcio apeló y se llevó la causa a Santiago. Al tratarse de un recurso de protección, el caso cayó en manos de la Tercera Sala, la instancia que resuelve los te-

mas constitucionales en el máximo tribunal.

### Vuelco de la causa

Los abogados del consorcio fueron el exdiputado DC Gabriel Silber, el abogado Mario Vargas -el mismo que interpuso el recurso de protección ante la corte para bloquear el acceso del CDE a los chats de Luis Hermosilla extraídos por la Fiscalía-, el exdiputado radical Eduardo Lagos e Isaac Ramírez. Es en esta parte de la historia en que todo se oscurece.

# Caso Audio llega a la Corte Suprema

#### SIGUE >>

El certificado de ingreso de la apelación en la Suprema quedó indexado con fecha 28 de junio de 2023. Ese mismo día, el ministro Jean Pierre Matus -quien en ese tiempo integraba la Tercera Sala- se inhabilitó de la causa. Al día siguiente, el consorcio ingresó una orden de no innovar, un recurso propio de las acciones de protección que tiene el objetivo de ordenar una acción momentánea, para evitar eventuales vulneraciones de derechos mientras la corte revisa el caso y falla la causa.

El 30 de junio el entonces presidente de la Corte Suprema, el ministro Juan Eduardo Fuentes, emitió el tradicional escrito en que ordenaba dar vista a la causa. Es en este documento en que aparecen los problemas. El escrito ordenaba dar cuenta de la orden de no innovar a la sala respectiva. Eso, en lenguaje judicial, significa que el caso pasaba a la sala para que fuera visto por los jueces que la integraban.

Ese mismo día la sala procedió a ver la causa. La integración fue especial. El ministro que siempre preside la instancia -debido a su antigüedad- es Sergio Muñoz, pero esta vez no estaba presente. En su reemplazo presidió la segunda antigüedad, en este caso la ministra Vivanco. Junto a ella, la sala quedó integrada por el ministro Mario Carroza, la magistrada María Cristina Gajardo y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry y María Angélica Benavides.

La sala procedió a ver la orden de no innovar y la acogió parcialmente por unanimidad. Al tratarse de un recurso de protección, se procedió a lo que se hace siempre en la Suprema: se resolvió sin alegatos y en la cuenta de la sala. Por eso en la misma resolución en que se acogió parcialmente la orden de no innovar, la sala consignó que la causa quedó en acuerdo -el acto que ocurre cuando los jueces deliberan, votan y toman una decisión- y que se designó como redactora de la sentencia a la ministra Gajardo. Es decir, dos días después de haber ingresado la apelación el recurso ya estaba resuelto, solo faltaba que Gajardo escribiera la sentencia para que se hiciera pública la decisión de la Suprema.

Cuatro días después, el 4 de julio a las 8.08 de la mañana, apareció la primera señal de que algo raro había pasado. Al menos así lo interpretó Codelco. El expresidente Fuentes emitió una resolución en que reconoció que el escrito anterior en que ordenaba la vista de la causa tenía un error. "Con la nueva cuenta del señor secretario (s) de esta Corte y advirtiendo un error involuntario de transcripción de lo resuelto en esta causa con fecha 30 de junio y sin perjuicio del estado de esta, se dispone enmendar la redacción de lo resuelto, en el sentido de agregar al inicio la oración, dése cuenta del recurso en la Tercera Sala de esta Corte, oración a continuación de la cual se agregará un punto seguido y el texto que aparece en la trascripción origi-

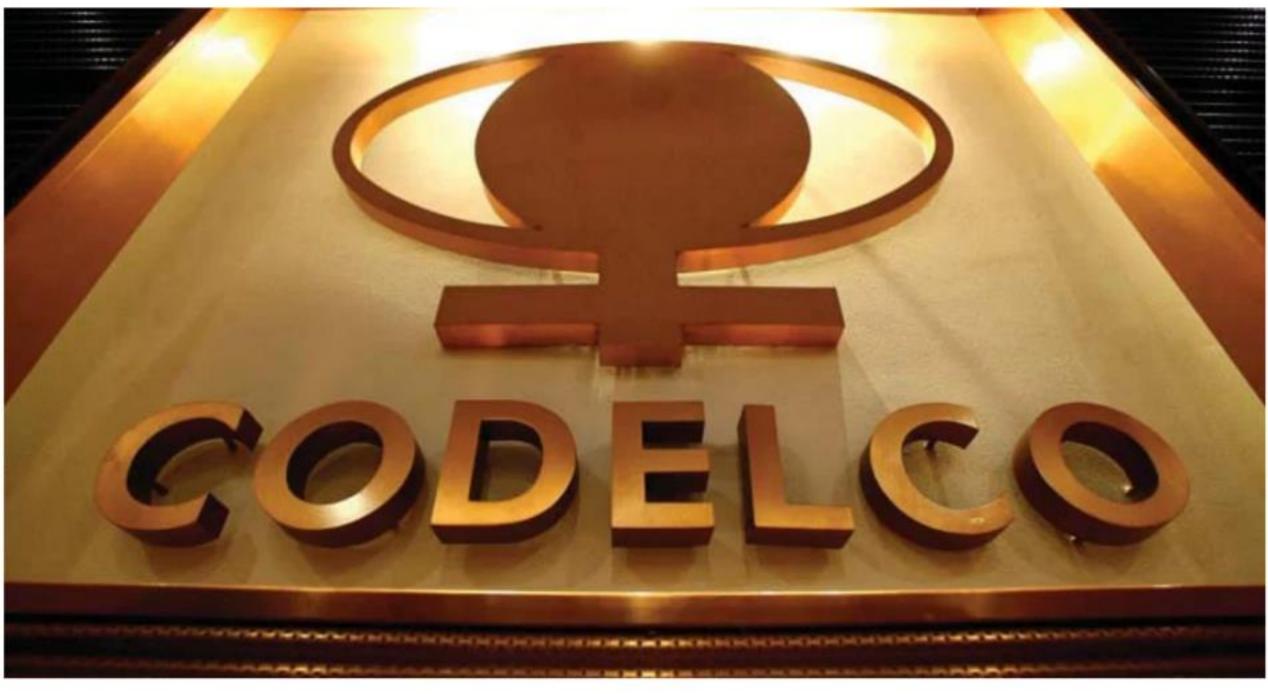

► En la ocasión, por 4 votos contra 1 la Suprema revocó sentencia de primera instancia.

nal", se lee en el documento.

Ocho horas después, casi a las 16.10 de la tarde, los ministros firmaron la sentencia, la cual se subió al sistema y se notificó a las partes. La decisión fue que por 4 votos contra 1 la Suprema revocaba la sentencia de primera instancia, fallaba en contra de Codelco y ordenaba a la estatal a restituir los equipos y bienes del consorcio, además de terminar con la retención de un pago que en total sumaba casi \$20 mil millones a la empresa chileno-bielorrusa. Al voto de mayoría concurrieron Vivanco, Carroza, Etcheberry y Benavides. La única disidente fue la ministra redactora del fallo: la magistrada Gajardo.

Lo que más llamó la atención de la sentencia es que dos ministros -Vivanco y Carroza- y dos abogadas integrantes -entre las que estaba una destacada civilista- accedieran a acoger un recurso de protección para resolver el conflicto civil de un privado, algo que según abogados consultados es muy poco habitual en este tipo de recursos, ya que deben resolverse en otra sede.

# La aparición de Muñoz

El mismo día en que se notificó del fallo, pasadas las nueve de la noche, los abogados de Codelco -representados por Raimundo Labarca y José Manuel Concha- ingresaron un incidente de nulidad. Lo que querían era dejar sin efecto la sentencia argumentando vicios en la tramitación de la causa.

El principal argumento apuntaba a los escritos emanados por el ministro Fuentes. Según los abogados de Codelco, el documento original -con error en la transcripción- no ordenaba dar vista a la causa, por lo que la sala no pudo resolver el recurso el día en que deliberaron y dejaron el tema en acuerdo. Eso solo ocurrió cuatro días después, cuando llegó la corrección.

Así lo explicó Codelco: "Lo anterior demuestra, de manera inequívoca, que el día 30 de junio de 2023 no se había ordenado dar cuenta de la apelación, trámite que solo fue ordenado mediante la resolución 'rectificatoria' dictada con esta fecha. Por lo mismo, la cuenta de la apelación y la adopción del acuerdo que se verificó el pasado 30 de junio de 2023 nunca pudieron haber tenido lugar, al haber faltado al trámite imperativo ordenado por el numeral 7º del auto acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección".

Al día siguiente, el consorcio respondió de inmediato. En sus argumentos rebatían los puntos de Codelco, sobre todo haciendo alusión a que el ministro Fuentes, en su escrito original, mandataba a la sala a que viera el asunto en su cuenta corta y de forma conjunto, es decir, primero el recurso de apelación y luego la orden de no innovar. "Resultando lógico -y obvio- que al ordenarse una cuenta conjunta, esta no podía sino referirse a la apelación y a la orden de no innovar mencionada, atendido el estado procesal de la causa en aquel momento, y por ser además dichas presentaciones las únicas existentes en el expediente y susceptibles de una vista en cuenta", plantearon en su escrito.

El incidente de nulidad fue visto el 5 julio. Esta vez la sala sí fue presidida por el ministro Muñoz. Junto a él lo acompañaron Vivanco, la ministra Adelita Ravanales, el
abogado integrante Pedro Águila y la abogada integrante Angélica Benavides. En la
resolución, los cinco, de manera unánime,
rechazaron la petición de Codelco. "La decisión en cuanto al fondo ha sido adoptada, existiendo pronunciamiento de la sala
previa cuenta preferente del recurso en
conjunto con la orden de no innovar solicitada, como es de habitual ocurrencia en

esta sede, a propósito de la tramitación de apelaciones de protección cuando se solicita orden de no innovar, dando aplicación al principio de economía procesal al emitir conjuntamente un pronunciamiento sobre lo principal y lo accesorio", se lee en la sentencia en la que no se consignó quién fue el redactor. Esta es parte de la tramitación de un caso que está bajo sospecha. No solo es indagado por la Fiscalía, sino que a su vez está en los cargos que serán parte del cuaderno de remoción que enfrentará Vivanco ante el pleno del máximo tribunal.

En el Ministerio Público comentan que la fiscal del caso, la persecutora regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer, recién fue notificada el lunes de esta arista, por lo que está iniciando labores de coordinación y preparación de las primeras diligencias. Si bien desde su equipo no quisieron informar quiénes son los imputados de la causa, en la Fiscalía comentan que la indagatoria tendrá como protagonista a Vivanco, pero que también deberá revisar la actuación que tuvo cada uno de los ministros y abogados integrantes que se involucraron en la resolución del recurso de protección.

Esto mismo ya está siendo advertido por los propios abogados del consorcio. "Se pretende cuestionar resoluciones de la Corte Suprema por quienes fueron derrotados legítimamente en el recurso de protección, poniendo en tela de juicio el resultado del mismo y haciendo convenientemente omisión que se trató de actuaciones de tribunales colegiados, donde son cinco ministros los que integran cada sala de la Corte Suprema. Cabe destacar que en los distintos recursos e incidentes que se discutieron en la Corte Suprema concurrieron a su vista e intervinieron más de 16 ministros", comentaron en un comunicado los tres abogados -Vargas, Silber y Lagos- haciendo alusión implícita a los magistrados que se sumaron a revisar la causa en instancias que ocurrieron después de resolver el incidente de nulidad.

Caso Audio llega a la Corte Suprema

# La declaración de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco: "Con Luis Hermosilla no somos ni éramos amigos"

**El abogado**, quien declaró en agosto en la causa que investiga la Fiscalía de Los Lagos, afirma en su testimonio que su relación con el penalista "es accesoria" y en cuanto a sus comunicaciones apunta a "quizás algún chat por coincidir en algún evento".

#### Alonso Aranda

El abogado Gonzalo Migueles, pareja de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, prestó declaración a la justicia el pasado 30 de agosto como parte de la causa que investiga la Fiscalía de Los Lagos, a cargo de Carmen Gloria Wittwer.

El testimonio fue entregado en dependencias del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, hasta donde Migueles llegó acompañado por su abogado, Jorge Villalobos.

La pareja de Vivanco fue citado a declarar luego de una publicación de Ciper, en la que se lo vincula con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma.

Esto, a raíz de un "pantallazo" de un chat que supuestamente fue enviado al abogado Luis Hermosilla -en prisión preventiva por el caso Audio, y donde se leía un intercambio que sostuvo con el persecutor también investigado.

### Conoce al fiscal Palma

Migueles sostuvo que conoció al fiscal Palma en 2022, en una actividad patagónica de derecho penal a la que había sido invitada Vivanco, y a la que asistió como acompañante.

"Él fue muy agradable conmigo e intercambiamos números telefónicos. En algún momento de esta jornada le digo que cuando venga a Santiago me avise con la finalidad de poder retribuir sus atenciones, que es lo que normalmente uno hace por las atenciones que han tenido con uno", sostiene.

Así mismo, relata que también en 2022, Vivanco, que era visitadora de la Corte de Apelaciones de Aysén, "concurre al lugar y ahí se juntan con las autoridades regionales y autoridades judiciales y evidentemente, el Fiscal Palma, como autoridad de la Fiscalía tuvo reuniones en esta instancia. No recuerdo en que época del año".

Destaca que "las actividades primero se realizan en la corte de Aysén y luego en el hotel Lobería, la Ministra de justicia (Marcela Ríos) fue invitada por el presidente de la corte suprema y el ministro Elizalde, en ese tiempo senador y el Diputado Soto telemáticamente, con





la finalidad de hacer participar a todos los poderes del Estado".

"Luego del acto de apertura, se hace una cena, donde se invitan a todas las autoridades judiciales y regionales, nosotros no estábamos en la misma mesa de Palma, nosotros estábamos con Carabineros e Investigaciones", expresa.

En ese punto, Migueles enfatiza que "las jornadas de reflexión se dan en octubre de año 2022 y que "ya en ese tiempo Carlos Palma era candidato a Fiscal Nacional. En todas esas instancias se conversa de diferentes temas, cosas cotidianas".

De acuerdo a su testimonio, "se da el concurso, lo cual fue bastante duro y nominan a otro candidato" y que él llamó a Palma "para darle mi solidaridad y darle ánimo y éste me hace ver que está preocupado por su futuro laboral, por si quería seguir en la Fiscalía, o seguir estudiando y además del asedio de la prensa, por lo cual le señalo que no tome decisiones en caliente y que espere pasar un poco de tiempo".

### Niega amistad con Hermosilla

También dice que posteriormente llamó a Palma y al no recibir respuesta le escribió un WhatsApp, "donde le señalo que si quiere estudiar que está bien, me parecía una buena idea y que postulara a la Fiscalía donde estaba (Xavier) Armendáriz, era una buena idea, una vez que se produjera la vacancia del cargo".

En un segundo mensaje, declara que le escribió: "Soy bueno negociando". "Con lo que quise decir en realidad, soy bueno conversando, persuadiendo, escuchando, y que estuviera más tranquilo y que lo que pretendía hacer me parecía una buena idea".

"En relación con lo publicado por Ciper no es ningún tipo de ofrecimiento (como por ejemplo para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte o el doctorado), ya que no tengo las posibilidades de hacerlo, solo fue una palabra de apoyo", dice.

Sobre su conocimiento del "pantallazo" en cuestión, declara: "Debo señalar que yo nunca le he sacado un pantallazo al mensaje y obviamente tampoco se lo envié a nadie, solo lo vi por la publicación de Ciper".

Dado que el supuesto "pantallazo" habría sido enviado al teléfono de Hermosilla, manifiesta en su testimonio.

"La conversación de Palma, yo nunca lo con-

versé con Hermosilla. Con Luis Hermosilla no somos ni éramos amigos".

"Yo nunca le ofrecí nada a Palma y yo no tengo ni tuve una amistad con Luis Hermosilla, mi relación con él es accesoria, quizás algún chat por coincidir en algún evento, pero no más que eso y desconozco porqué Palma pensaba que yo tenia una relación cercana con Hermosilla, la verdad es que no es así", apunta.

# Testimonio del fiscal Palma

En su testimonio, previo al de la pareja de Vivanco, el fiscal Carlos Palma quiso hacer presente que con Gonzalo Migueles no son amigos, por lo que en varios pasajes habría reiterado que solo tomaron contacto durante las actividades realizadas en Aysén, porque es pareja de la ministra Vivanco.

Asimismo, según conocedores de su testimonio, aseguró que no recordaba haber enviado el "pantallazo" en cuestión a Hermosilla, aunque sí reconoció que conversó con él durante ese periodo para contarle sobre la molestia que lo invadía al recibir mensajes de "condolencias" por no haber sido designado por el Presidente.

En esa línea, eso sí, advierten quienes saben de su testimonio, es que confesó que no guarda respaldo de esas conversaciones, pues en su teléfono suele haber información de causas que no hacen conveniente que respalde las conversaciones de años anteriores.

Comentó, en la misma línea, que a Hermosilla lo conoció durante 2018, cuando el penalista se desempeñaba en el Ministerio del Interior, coincidiendo en la denominada causa Huracán. A partir de ahí sostuvieron una relación de colegas, manteniendo contactos esporádicos.

Habría manifestado, de igual forma, que le sorprendió conocer lo referente al caso audios, pero que no ha vuelto a tener contactos con él producto del mismo.

Negó haberse reunido en conjunto con Hermosilla, Migueles y Vivanco, e insistió en que no hubo ofrecimientos irregulares, por lo que da por descartado la configuración de omisión de denuncia.



# Cómo los supremos dejaron fuera de los cargos contra Vivanco las gestiones de Hermosilla para su nombramiento

Más de cuatro horas estuvo reunido el pleno de la Corte Suprema para analizar la situación de la ministra Ángela Vivanco, tras los chats revelados entre ella y el penalista Luis Hermosilla. Tras esto, la relatora del pleno describió los seis hechos por los que se buscará removerla del Poder Judicial. En el proceso se excluyó un cargo: sus conversaciones con el abogado que develan lobby y tráfico de influencias para llegar al máximo tribunal. No pocos en tribunales inferiores interpretan que fue la fórmula de la alta cúpula para no abrir la caja de Pandora en el resto de los integrantes del máximo tribunal y sus "padrinos".



Es una frase que pasará a la historia y con la actual crisis en la Corte Suprema cobra aun más relevancia. El 10 de junio, y en medio de revelaciones que hizo Ciper de conversaciones en el caso Topógrafo, el máximo tribunal del país debatía si convocar o no a la Comisión de Ética, luego que los chats del exministro Juan Poblete -a quien se le incautó el celular- dieran cuenta de gestiones con el mundo político para nombramientos, entre ellos el de la ministra y amiga María Teresa Letelier. La magistrada, ese día, tomó la palabra y dijo ante sus pares que ella no se avergonzaba de nada y lanzó una frase que hasta hoy resuena en el Palacio de Tribunales: "Ninguno acá fue nombrado por obra y gracia del Espíritu Santo".

Este lunes se vivió en el pleno de la Corte Suprema otro complejo episodio. Doce ministros titulares y tres suplentes decidieron suspender a la ministra de la Tercera Sala, Ángela Vivanco, y abrir en su contra un cuaderno de remoción. Todo un hito en la historia reciente del Poder Judicial. ¿El motivo?, dos publicaciones de prensa. En primer lugar un reportaje de Ciper sobre los chats que ella tuvo con el penalista Luis Hermosilla, hoy preso por corrupción, y que dan cuenta de gestiones y favores que la magistrada realizó junto al abogado.

Y, junto con esto, una nota de El Mostrador que daba cuenta de supuestas intervenciones de la magistrada para la "vista exprés" de un recurso de protección que terminó ganando una empresa bielorrusa y en el que Codelco tuvo que pagar \$20 millones de dólares. Esta última situación, denunciada también por los abogados de la cuprífera ante la Comisión de Ética, determinó que se abriera una investigación penal en contra de la magistrada que es tramitada por la fiscal regional de Los Lagos.

En la resolución, redactada por la relatora del pleno, se describen los cargos; es decir, los hechos por los que se decidió, de forma unánime, abrir un proceso para expulsarla del Poder Judicial.

Entre ellos están sus supuestas interferencias en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón; intervención en nombramiento de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla; intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas de la Corte Suprema con el abogado Luis Hermosilla; entrega de información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros de Chile y de las FF.AA. de conocimiento de la Tercera Sala antes de la firma de la sentencia y su notificación, y efectuar recomendaciones procesales al abogado antes mencionado; y concertación con el abogado ya referido para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses.

### Los supremos se blindan

Tras leer la resolución, no pocos en tribunales inferiores hicieron una observación. Y es que de los seis cargos que se le atribuyen, todos de gravedad y relevancia, hay uno que no está explícito; es decir, que no será incluido en el cuaderno de remoción y que tiene que ver con las gestiones que ella mis-



▶ La Corte Suprema continúa viviendo días complejos.

ma hizo con Hermosilla -descrita en los chats revelados por Ciper- para su nombramiento. El propio, no de terceros.

En ese sentido, reconocen magistrados de cortes de apelaciones y tribunales civiles y penales de primera instancia consultados por La Tercera, es que haberlo puesto en los cargos habría establecido la "cláusula Letelier: ninguno llegó por el Espíritu Santo". Con ello se abriría la caja de Pandora a la que aludió la intervención de la magistrada en ese ya mítico pleno del 10 de junio en la que se refiere al hecho de que para lograr lograr convertirse en ministro de la Corte Suprema se debe recurrir a un "apoyo político" transversal, porque así es el sistema.

Algunos penalistas plantean que habría sido importante incorporar esas gestiones, o lobby, porque dan cuenta del tráfico de influencias que ejercía Hermosilla que por esa época era asesor del Ministerio del Interior durante la gestión de Andrés Chadwick (UDI).

### "Eres la candidata del Presidente"

Ciper, entre muchos favores que se piden Vivanco y Hermosilla, detalla su relación previa al nombramiento. Lo mismo que se le atribuye al ministro Jean Pierre Matus, quien será acusado constitucionalmente, según ha manifestado el diputado DC Erik Aedo, debido al "agradecimiento" que el juez da a las gestiones de Hermosilla posratificación en el Senado.

Respecto a la magistrada, estas fueron las conversaciones que dejaron fuera de los cargos los supremos y que es interpretado por muchos como la forma de auto-blindarse ellos mismos del descubrimiento de sus propias tratativas para arribar al máximo tribunal.

LH: "Me pide que te quedes tranquila. Que te insista que eres la candidata del presidente. Que tengas cuidado con estar hablando con mucha gente porque eso puede ser contraproducente".

Esto le habría dicho Hermosilla a la entonces abogada previo a ser nominada por el Presidente Sebastián Piñera.

Tras esto, le refrendaría: "Entiendo que estamos listos!! Te irá fantástico. Mujer de poca fe jajaja". A lo que ella responde: "Gracias querido amigo! Cuando todo se concrete nos reuniremos a celebrar si Dios lo permite! Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia!".

Finalmente vendría el agradecimiento final tras ser ratificada en el Senado: "Luis mil gracias por TODO, que es mucho". ●



# Cordero defiende nominaciones a la Suprema y pide no mezclar decisión con debate para modificar sistema de nombramientos

"El Ejecutivo quiere separar el debate, y ha sido bien explícito en este punto, sobre el proceso de reforma al sistema de nombramiento, conjuntamente con tratar de darle normalidad a la corte", planteó el titular de Justicia.

#### José Navarrete

Tras participar de la sesión de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en el Congreso Nacional, en Valparaíso, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, reafirmó este martes que el Ejecutivo está trabajando en una propuesta para presentar en octubre un proyecto de ley orientado a modificar los nombramientos en el Poder Judicial.

Por otro lado, la autoridad de gobierno aludió la situación de la suspendida ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y la discusión que se debe dar en el Senado respecto a las dos magistradas que el Presidente Gabriel Boric propuso para que integren el máximo tribunal, Mireya López y Jessica González.

"Hay tres vacantes que están actualmente en proceso de designación. Hay una cuarta que debiera formarse la quina a partir de la decisión de este proceso. Y hay una quinta que viene ahora en octubre porque el ministro (Juan) Fuentes cumple 75 años (el 24 de ese mes). El Ejecutivo quiere separar el debate, y ha sido bien explícito en este punto, sobre el proceso de reforma al sistema de nombramiento, conjuntamente con tratar de darle normalidad a la corte", sostuvo el titular de Justicia.

"está pasando por una situación especialmente compleja", y que por eso, ha transmitido a los senadores que el proceso de nominación en trámite es también una manera de poder "fortalecer" al máximo tribunal.

"Las dos candidatas y el candidato presentado (el juez Jorge Pizarro, postulante a fiscal de la Suprema) son ministros de una larga trayectoria. Los tres tienen en promedio 30 años de carrera judicial. Tienen las mejores calificaciones. Y este es un momento también en que el Congreso necesita, en algún sentido, enviar una señal, y el Senado en particular, a la corte sobre el tipo de perfiles de jueces que necesitamos hacia adelante", argumentó la autoridad de gobierno.

# Lineamientos del proyecto

Cordero planteó que además de proyectos



▶ El ministro Luis Cordero (Justicia) advirtió que la Corte Suprema "está pasando por una situación especialmente compleja".

de parlamentarios, hay una iniciativa del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, propuestas de los dos procesos constituyentes fallidos y de la propia Corte Suprema en materia de adecuaciones al régimen de nominaciones de jueces.

"En términos de iniciativas institucionales existen alrededor de seis que el Ejecutivo está considerando para el proyecto de ley que ha anunciado que va a remitir a mediados del mes de octubre", indicó, precisando que además recabarán la opinión de expertos. El ministro expuso que "esta es una reforma largamente demandada, pero que hasta ahora ninguna de las propuestas ha logrado adhesión y el Ejecutivo lo que está tratando de hacer es definir un proyecto que permita precisamente hace ese cargo de todas las críticas que cada una de esas iniciativas han tenido en el pasado".

"Sobre los temas en los cuales existe consenso es que el régimen de gobierno judicial en Chile tiene que cambiar y que el régimen de nombramiento de la Corte Suprema y de todo el sistema de nombramiento judicial, es un sistema de nombramiento que requiere de profunda reforma. Esto no se reduce sólo a la existencia de un órgano. Lo voy a decir en términos sencillos. Todas las iniciativas parten del mismo acuerdo, tiene que ser un órgano externo. ¿Dónde discrepan? En esos detalles, pero esos son los detalles que hacen toda la diferencia, quiénes lo integran, de dónde provienen, cuál es el perfil que deben tener. Esos son los aspectos en que el Ejecutivo se está deteniendo", explicó el secretario de Estado. •



# Matthei y vínculo Chadwick-Hermosilla: "¿Usted nunca le ha dado su confianza a alguien que lo haya defraudado?"

La alcaldesa Matthei fue tajante en señalar que con este caso "está apareciendo lo peor de nuestra sociedad". "Chile es una sociedad muy pequeña donde muchas veces grupos herméticos toman muchas decisiones que muchas veces no le corresponde", afirmó.



► La alcaldesa de Providencia y carta presidencial Evelyn Matthei.

#### Daniela Silva

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó esta jornada durante una visita a La Araucanía la compleja situación que ha revelado la filtración de un chat en el marco del caso Audio en que aparece la ministra Ángela Vivanco concediendo favores a Luis Hermosilla y viceversa. Debido a esto, ayer lunes la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción en su contra.

Al ser consultada sobre la responsabilidad del exministro Andrés Chadwick, quien también fue nombrado en los chats y si debiese explicar las posibles conversaciones que mantuvo con el abogado y Vivanco, la jefa comunal expresó que a su parecer "la justicia tiene que investigar todo a fondo".

"Me parece que estos casos donde se estudian a fondo es en la justicia, no necesariamente a través de la prensa. Creo además que hay que investigar realmente a fondo cada arista que puede ir surgiendo", añadió.

Asimismo, Matthei fue tajante en señalar que con esto "está apareciendo lo peor de nuestra sociedad. Chile es una sociedad muy pequeña donde muchas veces grupos herméticos toman muchas decisiones que muchas veces no les corresponde, y por eso la justicia tiene que investigar a fondo".

Sumado a esto, la alcaldesa también fue consultada sobre Chadwick y su relación con Luis Hermosilla, a lo que Matthei apuntó a que las responsabilidades están finalmente en quien comete los delitos.

"¿Usted nunca le ha dado su confianza a alguien que lo haya finalmente defraudado?", cuestionó la alcaldesa. "Lo que uno entiende es que aquí hay personas que cuando llegan a situaciones de poder se dedican a hacer el bien, y hay otros que se dedican a hacer favores", planteó. "Chile es el país del amiguismo, donde muchas veces por amiguismos nos saltamos las normas -y quiero ser súper clara- la responsabilidad es de quienes cometen los delitos".

Asimismo, sostuvo que según estima "esto está recién comenzado", y Vivanco no es la única involucrada. "No creo que esté solo ella. Hay varios más", afirmó.

# Matthei emplaza al gobierno por Vivanco y método de nombramiento de ministros de la Suprema

Junto con esto, la alcaldesa de Providencia también emplazó al gobierno a actuar, indicando que "es hora de que deje de ser mero comentarista, porque hasta ahora uno ve a los ministros y al propio Presidente comentando, y resulta que ellos están a cargo del país".

"Si es bastante evidente que el método de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema tiene problemas, yo echaría de menos que ellos digan por lo menos que están estudiando una posible alternativa de otra forma nombrarlos", criticó.

Asimismo, indicó que el Presidente de la República "tiene facultades" y que podría pedirle a la Corte Suprema "que inicie investigaciones que pueden llegar incluso a la remoción. Hasta ahora nada de eso".

"Creo que el tema es grave, he dicho hasta la saciedad, no es primera vez que lo digo, que hay que estudiar todo a fondo, hay que tener harto cuidado porque hay cosas que son sabrosas, pero no son delitos. Creo que acá finalmente lo que llora es que en Chile nos demos cuenta por fin después de muchos años, que las normas están ahí para cumplirlas y no para por debajo obtener lo que uno quiere", finalizó. ●



DECRETO SECCIÓN 1ª Nº 3382 LAS CONDES, 20 de Septiembre de 2023

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: el ingreso INSP.N°750/2023, Providencia N°3030/2023, la existencia de la estructura soportante de publicidad instalada en la fachada oriente del edificio ubicado en Avda. Américo Vespucio Norte N°280 de propiedad de la Comunidad Edificio Presidente Riesco, RUT: 56.055.040-5, administrado por el Sr. Edmundo Espinoza, RUN: 9.870.922-3, sin permiso municipal, el INF. DOM N° 85 de fecha 26.05.2023 del Director de Obras Municipales, mediante el cual solicita se dicte el Decreto de Demolición y retiro correspondiente; la Ordenanza Local para el Otorgamiento de Permisos para la Instalación de Propaganda o Publicidad en Propiedad Privada en la Comuna de Las Condes (Decretos Sección 1º Nº Nº6259/2018 y su modificación Nº3625/2019), el artículo 2.7.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, el artículo 148 y siguientes del DFL Nº 458 de 1975 del MINVU, D.O. de 13.04.76, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo 151 del DFL Nº 458 de 1975 del MINVU, D.O. de 13.04.76, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°2484 de fecha 12.07.2023 que establece el orden de subrogancia del cargo de alcalde y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

### DECRETO:

- 1.- ORDENASE LA DEMOLICIÓN Y RETIRO, DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES, contados desde la fecha de notificación del presente Decreto, debido a que no cuenta con el permiso municipal correspondiente, de la estructura metálica soportante de publicidad instalada en la fachada oriente del edificio ubicado Américo Vespucio Norte N°280 de propiedad de la Comunidad Edificio Presidente Riesco, RUT: 56.055.040-5, administrado por el Sr. Edmundo Espinoza, RUN: 9.870.922-3, con domicilio para estos efectos en la misma dirección.
- 2.- En caso de incumplimiento del presente Decreto, la Municipalidad procederá a la demolición sin más trámite y por cuenta del propietario. Requiérase el auxilio de la Fuerza Pública, en caso de que sea necesario, la que deberá ser facilitada al funcionario municipal encargado de ejecutarla con la sola exhibición de una copia autorizada del presente Decreto.
- 3.- NOTIFIQUESE el presente Decreto por el Secretario Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151 del D.F.L. Nº 458/75 del MINVU
- 4.- Incorpórese el presente Decreto en la página Web de la Municipalidad de Las Condes.

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.

(FDO.) JUAN MANUEL MASFERRER VIDAL - ALCALDE (S)
JORGE VERGARA GOMEZ - SECRETARIO MUNICIPAL

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes

JORGE VERGARA GOMEZ SECRETARIO MUNICIPAL

Caso Audio llega a la Corte Suprema

# Fiscalía Oriente tiene 48 horas para enviar informe a Valencia por filtración de chats de la "vida íntima" de Hermosilla

**El máximo** persecutor espera recibir antecedentes que expliquen por qué se incluyeron en el expediente del caso Audio elementos privados de la vida del penalista y por qué se pudieron haber filtrado. En paralelo, la Fiscalía Nacional trabaja en herramienta que permita dar trazabilidad a documentos de una causa.

#### Catalina Batarce

De manera enfática, el pasado jueves 5 de septiembre el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, advirtió que había antecedentes de la "vida íntima" de su representado contenidos en el expediente del caso Audio, y que estaban a resguardo de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que circulaban sin mayor control.

La defensa apuntó directamente a la responsabilidad que tendría en ello el Ministerio Público y, como revelaron fuentes ligadas al entorno de ambos penalistas a este medio, no descartaban denunciar formalmente los hechos.

"Ahora se han filtrado hasta cosas de la vida íntima de Luis", afirmó Juan Pablo Hermosilla, quien también advirtió: "Me han dicho cosas que son insólitas, el propio Ministerio Público, cuando se están filtrando cosas que ellos tienen, que es delito (...) filtran todo desde adentro, además están escogiendo enemigo".

Ante las acusaciones, el fiscal nacional Ángel Valencia pidió de inmediato cuentas a la repartición liderada por Lorena Parra. El máximo persecutor citó a la profesional y a dos integrantes de su equipo a las dependencias ubicadas en calle Catedral 1421 y abordaron en extenso la situación, por alrededor de dos horas, de acuerdo con quienes fueron testigos del encuentro.

El asunto quedó ahí; sin embargo, como confirmó el propio Valencia en conversación con CNN, durante la este lunes le pidió informe por escrito a la fiscal regional.

Según antecedentes recabados por **La Ter cera**, el fiscal nacional dio 72 horas de plazo para que ese informe llegue a sus manos, por lo que el tiempo corre y ahora restan dos días para que el "plazo fatal" se cumpla.

Como explican quienes conocen del tenor de la solicitud del persecutor, en el documento se deben detallar dos cuestiones. Primero, razones que expliquen por qué se filtraron chats e imágenes del celular de Hermosilla, y segundo, por qué se incluye-



ron antecedentes de la vida privada del penalista, ajenos a los delitos investigados, en el expediente de la investigación.

# Gestiones internas

En paralelo a la solicitud de antecedentes, durante la tarde del viernes Ángel Valencia también anunció la dictación de instrucciones generales para que fiscales resguarden antecedentes "delicados" de las causas.

"Se impartirán instrucciones generales para prevenir viralización de contenidos, en principio, privados y protegidos por ley. Considerará medidas preventivas, plazo para las defensas para que hagan peticiones sobre el particular, mecanismos de revisión y disponibilidad reservada y controlada para otros, y sistema de reclamos en caso de controversias", informaron desde el Ministerio Público.

Y para ello ya se concretaron los primeros pasos, pues durante la tarde de ayer Valencia junto al jefe de la unidad especializada Anticorrupción, Eugenio Campos, recibieron en la Fiscalía Nacional al presidente del Colegio de Abogados, Pedro Pablo Vergara, y al defensor nacional Carlos Mora Jano, para abordar la materia.

En la instancia, como pudo conocer este medio, el fiscal nacional les transmitió que se está trabajando en una herramienta que les permitirá dar seguimiento en línea a cómo y cuándo se comparten las carpetas investigativas de los casos, la cual esperan tener en funcionamiento en un plazo acotado.

Al respecto, Vergara indicó: "Este es un tema que el Colegio de Abogados ya había planteado con anterioridad, por que el hecho de que fiscales filtraran información a los medios como un mecanismo para, de alguna manera, tramitar sus procesas es algo que miramos con preocupación. Que el fiscal haya asumido que es así y que tome medidas concretas es algo acertado".

"Según nos comentaron, el sistema que están trabajando sería muy bueno para dar tra▶ Ante las acusaciones, el fiscal nacional Ángel Valencia pidió de inmediato cuentas a la Fiscalía Oriente, liderada por Lorena Parra.

zabilidad a los antecedentes de modo que se pueda saber de dónde vienen las filtraciones, porque el fiscal también nos dice que los estamos culpando de todas las filtraciones y resulta que en los procesos hay varios intervinientes. Esto es una muy buena noticia y esperamos que se concrete a la brevedad", agregó.

Por su parte, Mora Jano manifestó que están conformes con "lo señalado por el fiscal nacional respecto a su preocupación por custodiar los antecedentes de las investigaciones, que es lo que corresponde en todo procedimiento penal".

# La agenda de Boric para conmemorar los 51 años del Golpe de Estado

"Democracia, Siempre" se denomina el acto central que prepara el Ejecutivo para el mediodía de este miércoles. Sin embargo, no es la única actividad que planean en el gobierno por el 11 de septiembre y, aunque no todo está confirmado, el diseño original era desplegar a algunos ministros para encabezar ceremonias relacionadas.

### Carlos Agurto L.

Golpes de martillo y el traslado de equipos interrumpieron la habitual tranquilidad matinal del Patio de los Naranjos del Palacio de La Moneda. Eran los funcionarios de Producción y Montaje de la Presidencia, que instalaban el escenario para la ceremonia que organiza el gobierno para conmemorar los 51 años del Golpe de Estado.

"Acto Conmemorativo Democracia, Siempre" se denomina la actividad, a la que fueron convocados sus asistentes para las 11:40 horas de este miércoles. Principalmente habrá autoridades del Ejecutivo.

No estará Alicia Lira, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, quien si bien fue invitada, argumentó motivos de agenda para no asistir. Según pudo conocer La Tercera, Lira le avisó personalmente al Presidente Gabriel Boric sobre su ausencia.

El primer hito conmemorativo del gobierno se realizó el viernes 30 de agosto pasado en el cementerio general, en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido.

Ahí el Mandatario anunció el ingreso de indicaciones para levantar el secreto del Informe Valech y dio a conocer mejoras al Plan Nacional de Búsqueda. Esta última iniciativa recibió críticas de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Gaby Rivera.

Respecto a estas ausencias, la ministra Segegob, Camila Vallejo, dijo que "es importante no centrarnos solo en lo que puede ser una conmemoración en el Palacio de La Moneda, sino que el conjunto de conmemoraciones que a lo largo y ancho del país se desarrollan y se seguirán desarrollando".

Eso sí, la agenda del Jefe de Estado empezaría más temprano a propósito de la conmemoración del 11 de septiembre, y es que

estaría presupuestado que asista al sitio de memoria y excentro de detención denominado "Venda Sexy - Discoteque", ubicado en la comuna de Macul.

La actividad sería privada y la mañana de este martes Boric hizo una breve alusión a esto, durante su participación en la inauguración del "Camino de la Memoria" en el Parque Estadio Nacional. Esa actividad también forma parte de la agenda relacionada con los 51 años.

"Pronto vamos a estar entregando la Venda Sexy, un sitio de memoria", dijo Boric. Pero no fue la única alusión que hizo sobre esta fecha y llamó a la ciudadanía a estar pendiente de las votaciones en el Congreso Nacional.

"Queremos aumentar el presupuesto para los sitios de memoria. (...). ¿Qué van a hacer todas las fuerzas políticas frente a aquello? Yo los invito a estar atentos, porque la memoria no es patrimonio de un sector político, es patrimonio de un país", indicó el Presidente, quien además agregó: "Hago un llamado a que aquí no primen pequeñeces, sino conciencia histórica".

Un tono que ha endurecido Boric en las últimas semanas y que seguiría manteniendo a propósito de la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado de 1973.

De hecho, en la misma ceremonia, el Presidente dijo: "El recorrido que estamos inaugurando está atravesado por una grieta que simboliza la cicatriz viva en la historia de Chile. Algunos pretenden o les gustaría que no exista, algunos pretenderían olvidarla. Nosotros queremos que se muestre no como un motivo de odiosidad, no se trata de dar vuelta la página, como permanentemente insisten algunos, sino de recordar para que no vuelva a pasar. La democracia en todo el mundo está bajo amenaza".

La ministra Vallejo también evaluaba una



▶ Este miércoles, en La Moneda, el Presidente Boric encabezará el acto del Ejecutivo.

actividad, pero que hasta el cierre de esta edición no estaba confirmada. Se espera que durante la jornada de este miércoles deposite una ofrenda floral en el monumento del expresidente Salvador Allende, ubicado en la Plaza de la Constitución.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, también analiza realizar un gesto hacia las niñas, niños y adolescentes víctimas de la dictadura.

Mientras que este miércoles, a las 19 horas, se esperaba que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, encabezara una ceremonia junto a la Corporación Nacional Forestal sobre el proyecto "Árboles por la Memoria", que inició el 2023. Sin embargo, no asistirá por motivos de agenda.

La ceremonia se desarrollará de todas ma-

neras y el lugar escogido es el monumento histórico Cuatro Álamos, que entre los años 1974 y 1976 fue un centro de detención en la comuna de San Joaquín.

Y aunque la ministra Vallejo explicó que "esto es mucho más que una discusión de seguridad, esto es la discusión sobre cómo valoramos y defendemos en el presente nuestra democracia", sí se dispondrán medidas especiales para resguardar la seguridad.

Así lo confirmó la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien adelantó que dispondrán de "cerca de 2 mil (efectivos de carabineros extra) dedicados exclusivamente a la conmemoración del 11 de septiembre. Están focalizados en hacer operativos previos, presencia en esas horas, tal como se hizo el día domingo".



# Gustavo Benavente, jefe de bancada UDI y violaciones a los DD.HH. tras el Golpe "LLO COK 1119 1990 O CALLO COK 1119 1990 O CALLO O FROMBO O BOOK 1119 1990 O CALLO O FROMBO O BOOK 1119 1990 O CALLO O

# "Hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido"

El diputado gremialista, quien hace un año fue sancionado por la Cámara Baja al leer una declaración política sobre las causas del golpe de Estado, vuelve a insistir en sus argumentos y no hace una autocrítica sobre el rol de su sector en la dictadura. Sobre el caso Audio y eventuales efectos electorales en la UDI, señala: "Ser amigo de alguien que tiene problemas con la justicia no es delito".

#### Rocío Latorre

Fue hace casi un año que el diputado -hoy jefe de bancada de la UDI- Gustavo Benavente leyó, en el marco del homenaje de la Cámara de Diputados al expresidente Salvador Allende a 50 años del Golpe de Estado, un discurso que terminó con una sanción al parlamentario que lo privó del uso de la palabra durante la sesión.

Pese a que el resto de los partidos de Chile Vamos y republicanos decidieron restarse con antelación de la instancia, la UDI decidió -impulsado por el propio Benavente- hacer una exposición de los hechos históricos que llevaron al quiebre democrático. Recordando la controversia que generaron sus palabras, y ad portas de un nuevo aniversario del Golpe de 1973, el diputado gremialista reafirma sus dichos.

# ¿No era justificado el despliegue gubernamental por los 50 años? Independientemente de la postura, en 1973 sí se marcó un hecho político: el quiebre democrático.

Es que lo que el gobierno hizo el año pasado fue tratar de imponer una visión única. No olvide usted que primero se contrató a Patricio Fernández a cargo del 11 de septiembre. Y Fernández buscó una manera de lograr consensos mínimos en torno al 11 de septiembre. Pero a poco andar la izquierda radical, el Partido Comunista y el Frente Amplio, presionaron al Presidente para que lo despidieran porque lo que querían era imponer una visión única, una verdad oficial en torno al 11 de septiembre. Hay hechos históricos que son inamovibles que llevaron al 11 de septiembre y la interpretación que podemos hacer de esos hechos puede ser diferente para cada una de las visiones.

Es cierto que no hay consenso en torno a las causas que derivaron en el Golpe de Estado, ¿pero usted no hace un mea culpa desde la UDI, desde el sector en general, sobre lo que vino luego: las violaciones de derechos humanos y la desaparición forzada?

Lo que ha ocurrido es que aquí han operado

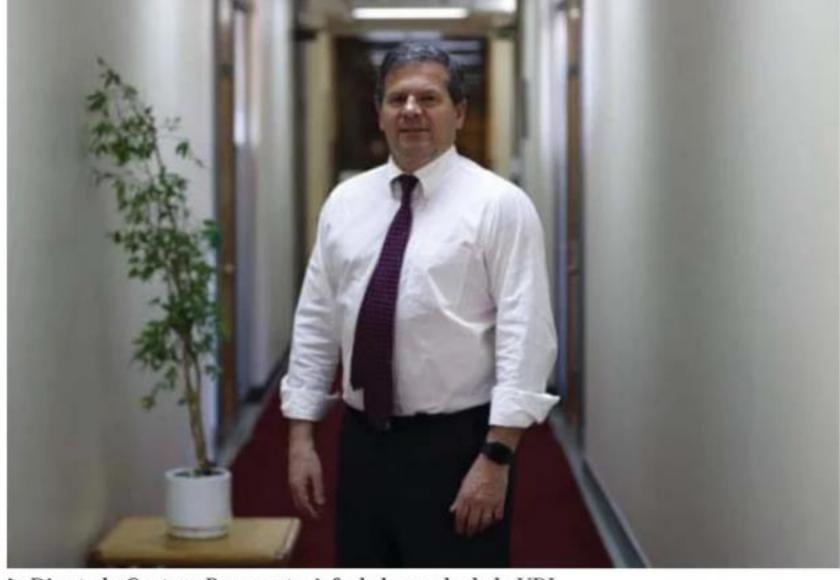

▶ Diputado Gustavo Benavente, jefe de bancada de la UDI.

las instituciones y la justicia ha funcionado. Quienes incurrieron en vulneración de derechos fundamentales están cumpliendo la pena en el penal de Punta Peuco. Hacer un mea culpa frente a hechos que ya están determinados por la justicia no tiene mayor sentido (...). Cada uno tendrá que ver cuáles fueron las causas que llevaron al 11 de septiembre y tenemos un consenso único, por lo menos en la UDI: el 11 era una salida absolutamente inevitable. No había otra posibilidad. Siempre se habla de que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, pero durante la Unidad Popular ya no quedaba más democracia. Y lo que vino después, bueno... La vulneración de derechos que ocurrió después ha sido determinada por la justicia y hay personas que cumplen condenas por ello.

¿Pero se justificaba la salida de la Unidad Popular a través de una vía autoritaria? ¿Replicará su discurso en esta nueva conmemoración?

La democracia durante la Unidad Popular

estaba seriamente deteriorada. Allende no cumplía con las resoluciones judiciales, no cumplía con los dictámenes. ¿Qué más podía hacerse si no era recurrir a las Fuerzas Armadas para poner fin a la grave crisis institucional por la que atravesaba el país? (...). Con respecto a lo que ocurrió el año pasado, en la Cámara de Diputados se anunció un homenaje a Salvador Allende. Todas las bancadas de la derecha decidieron restarse de dicho homenaje. En la UDI tomamos la decisión que no nos íbamos a restar y hacer una mención a lo que fueron los hechos históricos. Nada más que eso. Fuimos censurados solamente por empezar a recordar lo que fue la historia. Los hechos son los hechos, pero la interpretación que tengamos de ellos puede ser diferente. Para este 11 de septiembre la verdad es que no hemos conversado (como bancada).

Chats de Hermosilla: "Ser amigo de alguien que tiene problemas con la justicia no es delito"

# El involucramiento de personeros de su sector en los chats del abogado Luis Hermosilla, ¿qué tanto costo electoral puede tener?

En mi distrito, nadie me ha manifestado ninguna preocupación por el caso Audio. Un país maduro tiene que aprender a distinguir lo que es de interés para lo que se está investigando en la causa, versus una conversación cualquiera (...). Ser amigo de alguien que tiene problemas con la justicia no es delito. Solo le va a contaminar cuando la persona que aparezca en esos chats esté también involucrada en el delito. Una simple conversación o una amistad con esta persona no puede significar que la persona también está delinquiendo.

# Y en la UDI, particularmente, ¿cómo impactan las continuas menciones de Hermosilla al exministro Andrés Chadwick en distintos asuntos?

Andrés hace tiempo que ha estado un poquito retirado de la arena política.

#### Por la inhabilidad de cinco años tras la acusación constitucional...

A Andrés lo acusaron constitucionalmente de violaciones (a los derechos humanos) reiteradas durante el estallido. Y ahora, la misma directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reconoció que no hubo abusos reiterados durante el estallido. Pero más allá de eso, la UDI tiene muchos referentes, muchos líderes. Es un partido en el que sus liderazgos son varios y es un proyecto colectivo. De tal manera que no descansa en una persona o en actuaciones individuales de una persona.

# ¿Y lo del exministro de Vivienda Felipe Ward? La Fiscalía Oriente confirmó que investiga el otorgamiento de permisos a Grupo Patio como una nueva arista.

Ese caso no lo conozco en detalle. Pero lo que se sabe es que el ministro Ward hizo lo que hay que hacer. Es decir, si hay proyectos de inversión que están detenidos producto de la burocracia estatal, producto de la permisología, qué mejor que un ministro de Estado apure dichos proyectos.



Las facultades de coordinación política, intersectorial y seguimiento al programa de gobierno fueron aprobadas por la comisión mixta de Seguridad.

# Tohá logra aprobar por unanimidad mayores facultades para el Ministerio del Interior

En la discusión que se dio este martes en la comisión mixta -conformada por senadores y diputados- se aprobaron los artículos que le entregan mayores atribuciones.

# Nicolás Quiñones

Coordinación política, intersectorial y seguimiento al programa de gobierno.

Esas tres facultades fueron los que aprobó la comisión mixta -integrada por senadores y diputados de las comisiones de Seguridad-, donde se tramita el nuevo Ministerio de Seguridad.

Con la presencia de los ministros Carolina Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres), además del asesor legislativo de Interior, Rafael Collado, los parlamentarios dieron un paso importante respecto de las facultades que tendrá el nuevo ministro.

Pese a las dudas que venía transmitiendo la oposición respecto a las mayores atribuciones políticas que tendría este nuevo secretario (a) de Estado, lo cierto es que el gobierno se anotó un triunfo en la votación de la mañana de este martes.

En un poco más de una hora de sesión, los

legisladores aprobaron de forma unánime artículos clave del proyecto.

El primero de ellos, establece que "el Ministerio del Interior será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en el ejercicio del gobierno interior, así como en asuntos relativos al gobierno político y local del territorio, el desarrollo regional y local, la administración de los complejos fronterizos, la migración y extranjería, la coordinación en materia de prevención y respuesta frente a conflictos sociales, emergencias, desastres y reconstrucción y la aplicación de la normativa asociada a bienes de propiedad municipal entre otras funciones".

A renglón seguido, estipula que el ministro "será el encargado de coordinar políticamente a los distintos ministerios para el logro de los objetivos gubernamentales".

Esta función dice es, en simple, la de coordinar políticamente al gabinete del Presidente de la República. Otro artículo aprobado señala: "Corresponderá al Ministerio del Interior ejercer la coordinación intersectorial y el seguimiento programático de la gestión del gobierno, especialmente en la preparación de decisiones que afecten a más de un ministerio; servir de apoyo técnico a los comités interministeriales que lo requieran e informar al Presidente de la República respecto de la necesidad de introducir innovaciones a la organizaciones y procedimientos a la administración del Estado".

El traspaso de esta función desde la Segpres a esta nueva cartera, según justificó Tohá, se debe a que "esa labor es muy intensiva en tiempo, significa coordinar equipo de otros ministerios, hacer seguimiento, el equipo existe, pero la labor política no se logra cumplir".

En último término, y luego de un acuerdo con la oposición que obligó a suspender por 10 minutos la sesión, la comisión aprobó la siguiente norma: "Sin perjuicio de las facultades del Presidente de la República, de encomendar a uno o más ministros las tareas específicas de coordinación, el ministro del Interior realizará la coordinación política del gabinete ministerial".

Entre las atribuciones, según el articulado, están la de proponer al Presidente de la República proyectos de ley, reglamentos y programas; requerir informes a ministros y efectuar propuestas en sus respectivas carteras; además de otras que les pueda encomendar la ley.

# Las dudas que quedan por el "comisario" de seguridad

A minutos de terminar la sesión, el diputado Diego Schalper (RN) solicitó adelantar la discusión sobre este inciso que se verá durante la próxima sesión, lo que fue respondido por Tohá.

"Si la persona que está a cargo de llevar adelante las tareas de seguridad en el territorio no depende del ministerio a cargo de la seguridad, ese ministerio no existe. Porque la seguridad funciona en el territorio, no funciona en ninguna otra parte. Entonces, si uno está a cargo de la seguridad y hace todas las leyes, las políticas, pero al final el que manda lo que se hace en el terreno es de otro ministerio, no solo no vamos a crear un Ministerio de Seguridad fuerte, como todos queremos, sino que vamos a debilitar la tarea de la seguridad", explicó Tohá.

Ante las dudas de que esta figura le quitaría relevancia a la Delegación Presidencial, Tohá propuso que quede "explícito que el delegado tiene una relación respecto a los temas de seguridad que le implica que puede tomar decisiones, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, pero que lo haga a través de la persona del Ministerio de Seguridad: el seremi".



▶ Los diputados, quienes fueron invitados por la Cámara Económica de China, no viajaron solos; junto a ellos también fue Diego Vela, extimonel de Revolución Democrática.

# Winter, Yeomans y Vela: los frenteamplistas que participaron de un seminario de gobernanza en China

La visita de los diputados y el extimonel se suma a la contundente lista de viajes que han hecho parlamentarios chilenos al país asiático este año.

# Cristóbal Fuentes

En agosto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), recibió las solicitudes de dos parlamentarios para ausentarse durante los últimos días de ese mes y hasta el 12 de septiembre. Se trataba de los frenteamplistas Gonzalo Winter y Gael Yeomans, quienes informaron a Cariola que asistirían al seminario sobre "Desarrollo de capacidades de gobernanza internacional", en Beijing, China.

Los diputados, quienes fueron invitados por la Cámara Económica de China, no viajaron solos. Junto a ellos también se subieron al avión con destino a Beijing el extimonel de Revolución Democrática Diego Vela. y el director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Tomás Leighton.

Asistieron para participar de talleres en-

focados en políticas sustentables y relacionado a la cooperación bilateral entre Chile y China, y que abordan temas como el uso de las tecnologías y la economía digital.

Desde el entorno de los diputados destacan que, como se trató de una invitación, las actividades fueron financiadas por el país anfitrión. Además, que su ausencia fue notificada a la Cámara y contó con los reemplazos correspondientes en las comisiones.

Uno de los cursos fue sobre "planificación del desarrollo de nuevas infraestructuras". Su contenido, según especificaba la descripción, era "presentar la teoría de las nuevas infraestructuras, la situación actual del desarrollo de nuevas infraestructuras en China y compartir la experiencia china en materia de planificación".

Otro de ellos llevó el nombre de "construcción del sistema de políticas verdes y bajas

en carbono en China". Su contenido fue "la estrategia de desarrollo verde y baja en carbono de China, ideas de formulación de políticas y caminos para su implementación". En el marco de esta actividad, visitaron la corporación de Ciencia y Tecnología Electrónica de China.

Lo cierto es que las visitas de parlamentarios a China se han hecho cada vez más frecuentes. Hace unos días, el senador Juan Ignacio Latorre, también del Frente Amplio, participó de un foro parlamentario y visitó empresas en Beijing y Shanghái. También se reunió con el vicepresidente Han Zheng. Su invitación provino de la Asociación para la amistad del pueblo chino con los países extranjeros.

Antes de eso, en julio, una misión de diputados viajó a Shenzhen, el "Silicon Valley" chino, para aprender de inteligencia artificial. Entre ellos, Cariola, Yeomans, el vice-

presidente de la Cámara Eric Aedo (DC), Marisela Santibáñez (Independiente), Guillermo Ramírez (UDI), José Miguel Castro (RN), Marta González (Ind. PPD) y Tomás de Rementería (PS).

En agosto, otro grupo de parlamentarios llegó hasta el país asiático para una visita a la Universidad de Tsinghua de China, en el marco de una misión de intercambio tecnológico organizada por el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD). Entre ellos, estuvieron los diputados Leonardo Soto (PS), Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas), Raúl Leiva (PS), Ximena Ossandón (RN), Sofía Cid (ex RN), Cristian Tapia (Ind.-PPD) y el senador Kenneth Pugh. También participó el subsecretario de Telecomunicaciones. Claudio Araya.



► El expresidente Eduardo Frei junto al presidente del PDC, Alberto Undurraga, a quién se le ha pedido que tome acciones.

# Las gestiones de la DC para evitar que el expresidente Eduardo Frei llegue al tribunal supremo

pasada sesionó el consejo nacional del partido. En esa instancia se abordó la solicitud que hicieron militantes de la DC para intentar sancionar al expresidente por apoyar a un candidato independiente. Es más, incluso se le pidió al presidente de la Falange, Alberto Undurraga, que tome acciones.

# Cristóbal Fuentes

El viernes por la tarde se reunió el consejo nacional de la Democracia Cristiana en la sede del partido, en el centro de Santiago. El objetivo central del encuentro era abordar los detalles de la campaña que prepara la colectividad de cara a las elecciones de octubre de este año. Sin embargo, entre pasillos, los militantes hicieron ver otra preocupación.

Luego de que el jueves de la semana pasada

La Tercera diera a conocer que dos militantes

DC -Rodolfo Seguel y Juan Manuel Sepúlveda- solicitaron al tribunal supremo del partido que se pronuncie por el comportamiento del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
quien apoyó a un candidato independiente
fuera de pacto en Osorno, el consejo de la colectividad abordó el tema.

En concreto, la semana pasada el exmandatario participó en una actividad de campaña del candidato independiente por la alcaldía de Osorno, Jaime Bertín. Esto irritó a la colectividad, en consideración de que el candidato del pacto Contigo Chile Mejor ahí es el actual jefe comunal, Emeterio Carrillo, militante DC.

En la instancia, el presidente regional Metropolitano del partido, Rodrigo Albornoz, hizo ver que Seguel comete la misma falta que el exmandatario, puesto que ha respaldado la candidatura de su hijo, Rodrigo Seguel, quien compite por un cupo del concejo municipal de Pedro Aguirre Cerda a través del pacto de los liberales y los regionalistas verdes.

Pero eso no es todo. El consejero nacional Marcial Silva, quien vive en Osorno, expuso ante sus pares el viernes su negativa ante la posibilidad de llevar a Frei al tribunal supremo. "Solicité al consejo nacional, y a quienes conocieran al camarada Rodolfo Seguel, que no es procedente llevarlo al tribunal supremo del partido. No consideramos eso", dijo a este medio. Además, confirmó que también se acercó al presidente nacional del partido, el diputado Alberto Undurraga, para instarlo a hablar con el dirigente y evitar que el exmandatario sea sancionado.

Entre quienes coinciden con Silva destacan que Carrillo no ha solicitado acciones disciplinarias en contra de Frei. Es más, según cuentan en el partido, el expresidente incluso se mostró dispuesto a tomarse fotos junto al candidato de la DC, pero finalmente eso no se concretó.

En todo caso, consultado por este medio, Seguel descartó que por ahora se hayan acercado a hablar con él desde la directiva o el consejo nacional del partido.

En el partido hay preocupación porque este asunto termine por perjudicarlos en los comicios de octubre. Y es que reconocen que para la ciudadanía podría resultar poco atractivo votar por un partido con pleitos internos, especialmente si involucran a un expresidente.

Desde el entorno de Frei sostienen que su apoyo a Bertín responde a que él fue el alcalde con el que trabajó durante su periodo como senador por Los Ríos. Además, sugieren que su trayectoria le permite tomar decisiones con libertad y respaldar a quienes estime.

# **Nacional** Edición papel digital

▶ La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), recibió el respaldo del gobernador de la RM, Claudio Orrego, durante este

#### Maximiliano Estrada y Catalina Batarce

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, liderado por el gobernador Claudio Orrego, respondió al oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el que le solicitaba un pronunciamiento oficial sobre la materia. Y ahí la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), recibió un hasta aquí impensado apoyo.

A través de un oficio de dos páginas al que tuvo acceso La Tercera y que fue enviado al ministro Carlos Montes, Orrego expresa una postura que supone un respaldo a la edil santiaguina en su afán de evitar que se concrete la iniciativa del Ministerio de Justicia para modificar el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) para permitir la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1.

"En cuanto al pronunciamiento sobre el PRMS, este instrumento de zonificación establece que las instalaciones penitenciarias deben ubicarse fuera del área urbana, específicamente en las zonas clasificadas como Zonas de Interés Silvoagropecuario Mixto 1, dice el breve escrito, el que prosigue así: "Por lo tanto, el Gobierno Regional de Santiago se pronuncia en línea con esta normativa y reitera su disposición a proporcionar todo el apoyo necesario para la construcción del nuevo recinto penitenciario, una vez que se haya decidido y aprobado la ubicación conforme a las normativas vigentes".

Sorpresivamente, Orrego decidió alinearse con la alcaldesa Hassler, a pesar de que anteriormente había señalado que la cárcel debía construirse, a pesar de las críticas de los alcaldes.

Fuentes del gobierno indican sorpresa ante esta respuesta y resaltan la ambigüedad del pronunciamiento del gobernador que se pronuncia sobre la base de la norma urbana vigente para ejercer la facultad legal que modifica el plan regulado.

Esta acción de Orrego complica, al menos en lo comunicacional, el escenario para el ministro Cordero, quien ahora enfrenta no solo la oposición de la alcaldesa de Santiago, sino también la falta de apoyo del Gobierno Regional. De todas maneras desde el Ejecutivo han recalcado que el pronunciamiento de la municipalidad de Santiago y de la gobernación no son vinculantes.

Hassler ya había emitido su propio informe rechazando la cárcel. En el oficio enviado hace semanas, de hecho, se aclara que la opinión de estas instituciones no determinará la resolución final sobre la construcción del recinto penitenciario.

Con todo, el oficio de Orrego establece inicialmente "el respaldo completo a la necesidad de construir nuevas y mejores instalaciones penitenciarias para la custodia de criminales peligrosos. Este respaldo está basado en nuestra convicción de que estas nuevas instalaciones son esenciales para fortalecer la seguridad en la región y proteger a nuestros ciudadanos".

Además, el escrito de la autoridad regio-

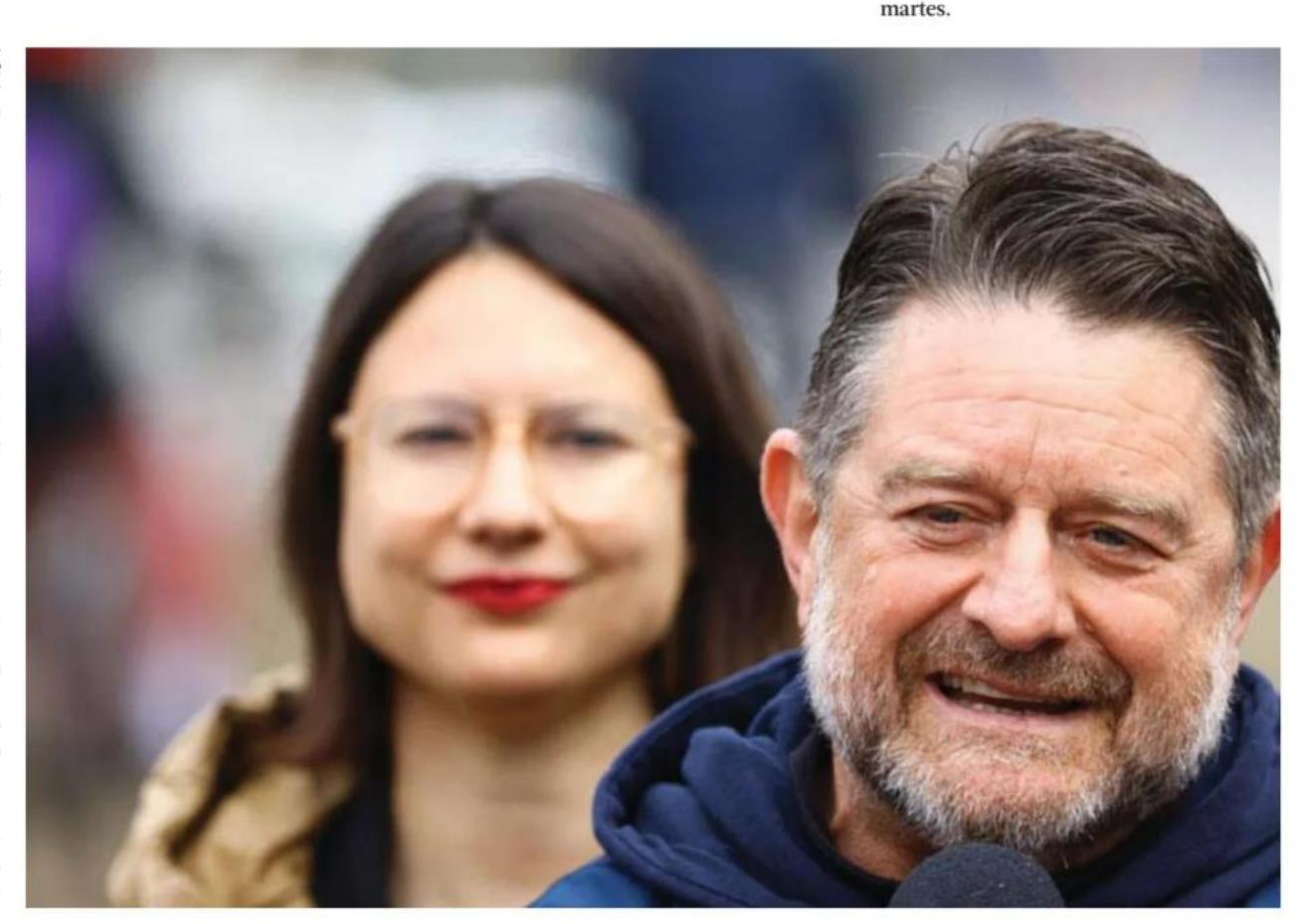

# Sorprende al gobierno y apoya a alcaldesa de Santiago Orrego señala que nueva cárcel debe estar fuera del área urbana

"Las instalaciones penitenciarias deben ubicarse fuera del área urbana, específicamente en las zonas clasificadas como Zonas de Interés Silvoagropecuario Mixto 1", dice oficio enviado por la gobernación de la RM en respuesta a la consulta realizada por el Ministerio de Vivienda sobre el proyecto de la nueva cárcel de Alta Seguridad. En el Ejecutivo contaban con que la autoridad se desmarcaría de la posición de la alcaldesa Irací Hassler.

nal pretende "destacar el firme compromiso del Gobierno Regional con la seguridad pública, demostrado a través del apoyo significativo que hemos brindado a las instituciones encargadas de esta tarea. Desde 2021 a la fecha, hemos proporcionado vehículos, cuarteles y equipamiento de seguridad a la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería y Carabineros, por un valor total de \$ 148.804.407.903".

"Nuestro rol normativo es emitir un informe y eso hicimos. En vista de lo normado por el PRMS vigente, el Gobierno de Santiago se pronunció en línea con la zonificación y restricción que indica el instrumento, donde se prohíbe expresamente la localización de cárceles al interior de las áreas urbana metropolitana (Art. 5.1.3 de la Ordenanza PRMS), siendo su único destino factible, la zona ISAM-1, dicen desde el gobierno regional, donde añaden que "es urgente dar repuesta a la cárcel para reos de alta peligrosidad, siempre en el marco de la normativa vigente".

El oficio enviado al Minvu cumple con el plazo de 15 días establecido por la cartera dirigida por Montes. De manera similar, la alcaldesa Hassler también se pronunció la semana pasada, señalando que, según un informe técnico de la Municipalidad de Santiago, una cárcel de alta seguridad en pleno centro urbano no solo sería incompatible con los planes de desarrollo de la comuna, sino que también podría aumentar la percepción de inseguridad entre los vecinos.



# Gobierno activa plan de seguridad en 14 comunas de la RM y despliega 2 mil policías por 11 de septiembre

Comunas como Estación Central, Peñalolén, Quilicura o Huechuraba, forman parte del plan de seguridad especial que este martes anunció la ministra del Interior, Carolina Tohá.



▶ La estrategia liderada por el Ministerio del Interior se comenzó a preparar desde comienzos de agosto.

# José Carvajal Vega

Un total de 364 eventos de desórdenes y 108 personas detenidas fue el saldo que dejaron las manifestaciones del 11 de septiembre del año pasado en todo el país. Cifras que, en la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado, las autoridades buscan reducir y para lo cual se desplegará un plan de seguridad de dos días en 14 comunas de la Región Metropolitana.

La estrategia liderada por el Ministerio del Interior se comenzó a preparar desde comienzos de agosto, según señalan fuentes de La Tercera. Para ello se realizaron reuniones de coordinación con el Ministerio de Transporte, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, las policías y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entre otros.

Tras el análisis se determinó que se hará un reforzamiento de seguridad en 14 comunas consideradas prioritarias. Se trata de Estación Central, Huechuraba, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda, Quilicura, Lo Espejo, Pudahuel, Peñalolén, San Bernardo, Puente Alto, El Bosque, La Granja, La Pintana y San Joaquín.

En esas comunas Carabineros tendrá especial foco de resguardo, desplegando funcionarios de Control del Orden Público (COP), ya que se trata de lugares donde históricamente han existido incidentes, como por ejemplo en la Villa Francia en Estación Central, Lo Hermida en Peñalolén, o en ciertos puntos de Quilicura o La Pincoya en Huechuraba.

# El despliegue

Este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destalló que para las Fiestas Patrias, se contempla el despliegue de 10.500 carabineros, de los cuales "cerca de 2.000 están dedicados exclusivamente a la conmemoración del 11 (de septiembre), focalizados en hacer operativos previos y presencia en esas horas".

La autoridad de gobierno explicó que el despliegue considera servicios especiales de Carabineros como los que hubo el domingo en la tradicional romería al Cementerio General que permitió el control de muchos incidentes.

Pese a eso, la autoridad lamentó que durante esa convocatoria, un hombre de 26 años fue apuñalado y falleció horas más tarde en el Hospital San José. Ese hecho derivó en una querella de parte del Ejecutivo.

Para hacer frente a la nueva jornada de manifestaciones, para este "11-S" se trazó un plan de seguridad que contempla diferentes aristas e integra a las diferentes instituciones, medidas que se aplicarán desde el 10 al 12 de septiembre en las diferentes zonas de la capital. Las autoridades, contemplan que desde la noche de este martes pueden comenzar a registrarse incidentes, tal y como ha ocurrido en años anteriores.

La semana pasada, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, adelantó que se identificaron "54 zonas que consideramos prioritarias de intervención", que corresponden a "106 puntos de vigilancia especial que se hacen durante el transcurso de la conmemoración del 11 de septiembre". Lugares en los que se reforzará la presencia policial, como lo afirmó Tohá.

#### El transporte

El protocolo a aplicar en la conmemoración de los 51 años del Golpe de Estado, -según pudo conocer este medio- también contempla un resguardo, durante el día, de la seguridad en el entorno de los liceos emblemáticos, donde en fechas como esta suelen ocurrir manifestaciones de estudiantes, así como también ataques al transporte público, cortes de tránsito o enfrentamientos con la policía uniformada.

Por lo mismo, el plan considera una coordinación con el Ministerio de Transporte (MTT), con el fin de que ante eventuales manifestaciones, barricadas o cualquier hecho de violencia, se apliquen cambios de recorridos en el transporte público. De esta manera se busca evitar que se quemen buses o efectúen ataques al transporte.

Desde el MTT explicaron que, en el caso de las micros, "el horario punta del sistema Red Movilidad se adelantará a las 14 horas, de manera de entregar una adecuada conectividad. Junto con ello, habrá un constante monitoreo de los recorridos desde el Centro de Monitoreo de Buses del DTPM, y los Centros de Operaciones de Flota (COF) de cada empresa, y también información a los usuarios en redes sociales y el call center, en caso que se produzca algún desvío o manifestación".

Para el Metro, desde la cartera de transporte afirmaron que la empresa estatal "estará monitoreando minuto a minuto las situaciones que pudiesen ocurrir en la red, tanto al interior como en el exterior de las estaciones, para de ser necesario activar medidas de carácter preventivo tales como accesos controlados, cierres temporales o anticipados".

A nivel nacional, concluyen desde el MTT "también existe un plan de contingencia en las unidades de control de tránsito en coordinación con Carabinero, las delegaciones y los municipios para para velar por la correcta operación del tránsito y la movilidad en cada territorio".

# Seguridad en comisarías

Otro eje del plan de seguridad a aplicar durante este 11 de septiembre es el resguardo especial a las comisarías que habitualmente son atacadas con consignas políticas.

De hecho el pasado 4 de septiembre un grupo de personas, con motivo de la conmemoración de la elección de Salvador Allende, atacó la 54° Comisaría de Huechuraba.
Hecho de violencia que incluyó el lanzamiento de bombas molotov, e incluso disparos, en contra del recinto policial.

Pese a eso, todas las medidas de seguridad para esta fecha, según señalan fuentes que conocen del despliegue, pueden variar según las alertas que puedan realizar diferentes organismos de inteligencia, ya sea de las policías o de la propia Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).



# Universalización de atención primaria en la mira

# Minsal no registra el detalle de las atenciones de su plan piloto y genera críticas

**Si bien el proyecto** piloto que comenzó en abril del año pasado ha aumentado sus personas inscritas, sumado a un incremento de las comunas participantes, desde la cartera sostienen que a más de un año de su puesta en marcha no cuentan con el detalle de cuántas personas afiliadas a prestaciones privadas han sido atendidas en los centros de salud. Según expertos, esto impide medir la eficacia del plan y con ello saber si los afiliados a isapre estarían dispuestos a escoger un sistema de salud público.

#### Gabriela Mondaca, Ignacia Canales y Roberto Gálvez

Fue el pasado 4 de abril de 2023 cuando el Ministerio de Salud comenzó un trabajo progresivo de implementación para alcanzar el acceso y cobertura universal en salud a través de un plan piloto -aplicado en un principio en siete comunas- que permitiera que las personas pudiesen acceder a la salud pública primaria.

Este ha sido, acorde ha dicho el gobierno, el verdadero inicio de la reforma de salud, tildándolo incluso como el "corazón" de esta, buscando descomprimir los grandes recintos sanitarios empujando a la ciudadanía a acudir a los de menor complejidad comunales cuando se trata de resolver situaciones menos graves. La idea, han dicho desde el Ejecutivo, es que tanto individuos afiliados a isapres como de Fuerzas Armadas, Carabineros, PDI y Gendarmería acudan a este tipo de establecimientos.

"Tal como conocemos nuestra atención primaria, que hoy día es gratuita para todas las personas que están en Fonasa, se abre la posibilidad para las personas de isapres y de Fuerzas Armadas de también acceder de manera gratuita a esta atención", dijo, por ejemplo, Bernardo Martorell, coordinador de la reforma del gobierno, en Radio U. de Chile, sumando que el plan va en la línea de "entender que todas las personas tienen cerca de su hogar y cerca de su domicilio una red de atención inicial para los problemas de salud más frecuentes, pero también un equipo que acompaña la salud durante toda la vida, generando las medidas preventivas que son relevantes para todos".

Para eso el Minsal comenzó a inscribir a personas por comunas, números de los que el Minsal sí lleva un registro. El problema, dicen los expertos, es que hoy la efectividad del piloto no puede ser medible porque, como reconoce ahora la cartera, no se lleva un registro de las personas que se han atendido desde iniciado el piloto, no pudiendo determinar si provienen de isapres, de Fonasa u otros.

Desde la cartera, acorde a solicitudes de Transparencia y de prensa hechas por **La Tercera**, solo pueden detallar el aumento de centros de comunas, pasando de siete en



►El 4 de abril de 2023 el Minsal inició implemnetación de cobertura universal.

2023 a 21 en 2024, sumado a un incremento de personas inscritas desde su inicio al 9 de julio de este año, las que corresponden a 96.943 (84.955 pertenecientes a Fonasa y 10.296 a isapres). Sin embargo, en el ministerio no tienen conocimiento de cuántas prestaciones a estos "nuevos clientes" de isapres se han realizado en cada APS donde se inscribieron.

¿La razón?: "Como nuestro propósito es atender las necesidades de salud de las personas y no su origen o aseguramiento, todas están en registro único, no existe justificación alguna para tener uno paralelo o duplicado", sostienen desde la cartera liderada por Ximena Aguilera.

Esto, justifican desde el Minsal, ya que "cada persona se atiende según sus necesidades de salud y puede acceder a cualquiera de las prestaciones de APS, las que proporcionan cuidados esenciales en salud, con acciones de promoción, prevención, curación, tratamiento, cuidados domiciliarios y rehabilitación de la salud, y atienden en forma ambulatoria".

Lo anterior ha puesto en cuestionamiento el proyecto debido a la falta de información que no permite conocer si hay población con previsión privada que realmente esté haciendo uso de centros de salud del sistema público y, por otro lado, que los centros de APS son capaces de atenderlos oportunamente.

Así lo sostiene el director del Instituto de Salud Pública (ISP) de la Universidad Andrés Bello UNAB, Héctor Sánchez, quien afirma que el plan de "tener un sistema de salud universal" es bien intencionado, pero su piloto es "muy marginal, además mal medido y poco transparente en variables claves como son oportunidad, producción, productividad y población atendida por origen, por lo que no sabremos si llega a tener éxito en alguna de sus dimensiones que se ha planteado: que los no afiliados a Fonasa lo prefieran y se inscriban en él y lo usen". A esto suma que los afiliados de isapres al plan piloto son pocos, teniendo en consideración que a la fecha de cohorte solo 7.469 personas se inscribieron por sobre más de 2,0 millones de afiliados a isapres a nivel nacional, además del incremento de un 40% de los recursos para el financiamiento del proyecto, los que pasaron de \$7.669.000.000 en 2023 a \$18.079.710.000 en 2024.

Algo que no se condice con los números manejados por parte de los expertos, ya que con el ingreso de afiliados de isapres el gasto del proyecto-según lo que va del 2024- debería ser un poco más de la mitad, es decir, un 25,95.

"Los pocos números disponibles nos muestran que el incremento de recursos es muy superior al número de nuevos adherentes de las isapres a este piloto, por lo tanto los mayores RRFF solo aumentan el presupuesto de los consultorios del piloto, lo que ya nos señala que difícilmente está aumentando la producción y a lo menos manteniéndose la productividad", agrega Sánchez.

La inquietud también es compartida por el investigador senior del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, Raúl Aguilar, quien asevera que a la fecha no es posible saber si el plan ha cumplido –o no– con su objetivo.

"Esto tiene que ver con que no conocemos bien cuál es la medida de resultado del plan excepto lo que indica el título. Porque si el objetivo es atender a las personas, la pregunta es ¿qué sigue?, ¿para qué?, ¿qué es lo que quiere?, ¿qué se busca mejorar'? (...). Esto es importante porque nosotros estamos financiando prestaciones de salud de personas de otro seguro con el mismo 7%, la infraestructura de APS no está repartida equitativamente en todo el país", agrega el experto.

A eso suma la importancia de conocer la población de isapres que se atiende en el sistema público, qué prestaciones o qué tipo de atención están consumiendo para tener noción de si "su comportamiento es diferente a los asegurados de esa comuna, porque para querer escalar en este plan tenemos que estar preparados para poder ofertar servicios que esta población en específico demanda (...) lo que no podemos hacer es creer que se comporta de la misma forma que los asegurados de Fonasa", cerró.



# El Carmen y Zapallar han sido únicos aceptados

# Los 17 municipios que se han negado a ser parte de un SLEP

**Aun con algunas** evidencias de mejora académica, hay casi una veintena de municipalidades sostenedoras de colegios que han pedido formalmente no ser parte de los Servicios Locales de Educación Pública, pero solo dos han tenido éxito en ese afán.

#### Roberto Gálvez

Este martes la Agencia de Calidad de la Educación entregó los resultados del primer estudio de impacto de la Nueva Educación Pública –o desmunicipalización escolar– en los resultados de los aprendizajes, con algunas conclusiones favorables para los colegios de aquellas comunas que ya han sido traspasadas a algunos de los 70 Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que deben crearse según la ley, que se suman como elemento a los resultados del último Simce, donde los colegios traspasados durante 2018, 2019 y 2020 superaron las alzas del sector municipal.

El tema es que para algunos municipios sostenedores de colegios hay otro tipo de hechos recientes, como por ejemplo lo ocurrido en el SLEP Atacama, que han pesado más que ese tipo de evidencia positiva y que han provocado que hayan pedido no ser traspasados a sus respectivos SLEP. Son, en total, 17 los municipios que formalmente han intentado no ser parte de la nueva institucionalidad educativa pública de Chile, aunque no todos han prosperado en su intento.

Año a año, y según un calendario progresivo establecido inicialmente -que ha sufrido cambios-, se debían ir creando los 70 SLEP, a los que luego de dos años de instalación les serían traspasados los colegios de las 346 comunas del país. Pero en la ley quedó establecido que las comunas involucradas podrían solicitar a la Subsecretaría de Educación, al momento de iniciar sus procesos de traspaso, mantener la administración si es que cumplían cuatro requisitos: que el 60% de sus establecimientos tengan un cierto nivel educativo (medio o alto); que la evolución de la matrícula en los seis años previos al traspaso pusieran a sus colegios en el 30% del mejor desempeño del país; no tener obligaciones previsionales pendientes con los profesionales de la educación, y que la deuda del municipio del servicio educativo no supere el 5% de sus ingresos anuales por concepto de aportes del Estado o subvenciones escolares.

Zapallar (SLEP Petorca) y El Carmen (SLEP Valle Diguillín) son las únicas dos de todas las que han hecho la solicitud formal de no traspaso que han prosperado en ese afán. "Cumplen con los requisitos establecidos en la ley", dicen desde la Subsecretaría de Edu-



► Según un calendario progresivo establecido inicialmente, se debían ir creando los 70 SLEP, a los que serían traspasados los colegios.

cación del Mineduc.

Desde esa misma repartición detallan que desde 2020 a mayo de 2024 han recibido solicitudes por parte de 17 municipios, de los cuales solo los dos ya mencionados -Zapallar y El Carmen- han cumplido los requisitos para la postergación. Las otras comunas fueron Placilla (SLEP Colchagua); Constitución, Pelluhue y Empedrado (SLEP Maule Costa); Calama, Ollagüe y María Elena (SLEP Licancabur); Cisnes, Río Ibáñez y Chile Chico (SLEP Aysén); Panguipulli (SLEP Valdivia), y Requínoa (SLEP Valle Cachapoal). En el reciente verano se sumaron Coihueco (SLEP Punilla Cordillera), Alto Hospicio (SLEP Iquique) y Río Verde (SLEP Magallanes).

"Es importante señalar que todos los municipios que quieran postular pueden hacerlo, pero deben cumplir con lo señalado en la Ley 21.040, que implica hacerlo en el plazo establecido, aumentado la matrícula, no tener deudas previsionales y tener desempeños de aprendizaje que demuestren que tienen una adecuada gestión educativa", agregan desde la subsecretaría, donde saben que hay otras comunas que a futuro planean ir por un carril similar, que va en la línea opuesta a una reforma que este gobierno buscaba impulsar con fuerza.

Entre ellas se cuentan Colina (SLEP Chacabuco), Pucón (SLEP Cautín Sur), La Reina (SLEP Manquehue), Santo Domingo (SLEP Litoral), Olmué y Limache (SLEP Marga Marga) o Quillota (SLEP Quillota).

Pero incluso en comunas del oficialismo no descartan seguir este camino. Tal es el caso de Ñuñoa (SLEP La Quebrada), desde donde en julio señalaban a **La Tercera** que aunque irán cumpliendo todas las exigencias de la ley conforme se acerque su traspaso, "si se requiere más tiempo evaluaremos en su momento la solicitud de postergación de los plazos que la ley contempla".

Las decisiones de cada municipio, en todo caso, serán resorte de quienes resulten ganadores de las próximas elecciones municipales, donde hay varios candidatos de diversas comunas que ya han dicho que no quieren traspasar -infinitamente- sus colegios. Por ejemplo, los candidatos Sebastián Sichel (Ñuñoa), Marcela Cubillos (Las Condes), Felipe Alessandri (Lo Barnechea) y Jaime Bellolio (Providencia) se han desplegado conjuntamente para no traspasar los establecimientos de las comunas que quieren liderar.



# Carabineros reincorpora a Sebastián Zamora a la institución

**Según sumario**, aportó "argumentos plausibles a su favor que permiten disminuir su responsabilidad en la falta por la cual fue sancionado".

#### José Navarrete y Leslie Ayala

El pasado 12 de julio, antes de conocer el veredicto absolutorio en el juicio en su contra, Sebastián Zamora explicitó su interés en volver a vestir el uniforme verde.

Esa jornada, el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, en una resolución unánime, tras la deliberación de rigor decretó la absolución de Zamora de los cargos que le formuló la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y querellantes particulares, como autor de los delitos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos, respectivamente.

"Esperemos poder reintegrarnos lo más pronto posible a la institución", dijo antes de que el tribunal se pronunciara, deseo que volvió a expresar tras ser absuelto.

Este martes, Carabineros le notificó que será reintegrado a la institución, modificando así la sanción disciplinaria consistente en baja de las filas por mala conducta.

"Modifícase la sanción disciplinaria consistente en la 'baja de las filas de la institución, por conducta mala con nota de conducta mala', dictada mediante Resolución Exenta N° 219, de fecha 12.10.2020, confirmada a través del Dictamen N° 14634/2020/1, de 18.03.2021, de la Prefectura Control Orden Público Este", dice la notificación.

Luego añade: "Aplícase subsidiariamente una medida disciplinaria consistente en 'una amonestación', toda vez que en el sumario administrativo instruido al efecto, se encuentra plenamente acreditado, conforme a los medios de prueba documentales y testimoniales, que no acató una orden escrita, debidamente notificada (...), sobre el Manual de Uso y Registro de Video Cámaras en el Servicio Policial".

# El sumario que lo apartó de Carabineros

Días después de conocerse que Zamora fue absuelto, el director de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Enrique Monrás, se refirió escuetamente a su situación. "La investigación administrativa sigue, se mantiene abierta", indicó el general.

Zamora enfrentó a la justicia acusado por su responsabilidad en la caída a las aguas del río Mapocho de un joven de 16 años al que intentó detener en el puente Pío Nono durante una protesta, el 2 de octubre de 2020.



Tenía el grado de cabo y 20 años cuando ocurrieron los hechos y fue dado de baja en la institución policial debido a que omitió que tenía una cámara personal el día del procedimiento.

"La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales. El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo", señaló Carabineros el 6 de octubre de 2020.

1.435 días, tres años y 11 meses, pasaron desde esa fecha hasta este 10 de de septiembre. En el sumario ahora cerrado se indica que aportó "argumentos plausibles a su favor que permiten disminuir su responsabilidad en la falta por la cual fue sancionado".

"Yo desde pequeño siempre soñé con ser carabinero. Y yo creo que lo que me pasó me arrebató ese sueño que estaba cumpliendo. Y quiero volver a seguir viviendo mi sueño de ser carabinero, ayudar a la gente", aseguró en una entrevista con **La Tercera** a fines de julio.

Días después se conoció que tanto la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como el Instituto Nacional de Derechos Humanos recurrieron para anular el juicio en que fue absuelto. La resolución sobre esos recursos está pendiente.

# Ministra Tohá: "El Ejecutivo respetará proceso interno de Carabineros"

Luego de conocerse el reintegro de Zamora a las filas de Carabineros, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que "en términos generales, este es un sumario que se ha estado llevando adelante desde que sucedieron los hechos hasta la fecha, probablemente a la espera de que avanzara más la investigación judicial, y en vista del avan▶ Este martes, la policía le notificó a Zamora que será reintegrado a las filas de la institución, modificando la sanción disciplinaria en su contra.

ce que ha tenido, el sumario se cerró y dictaminó la reincorporación del cabo, y ahí corresponde que opere, esto es parte de las dinámicas internas que tiene Carabineros".

Añadió que "el Ejecutivo va a respetar el proceso interno de Carabineros, y no tenía ninguna objeción si se definía la reincorporación, porque en definitiva la investigación judicial estableció que él no tenía la responsabilidad que en un inicio se le había adjudicado".





► La disputa entre Nueva El Golf y Las Condes data de 2018.

# Revés en la Suprema: Las Condes extingue otro intento para evitar pagar indemnización de casi \$ 10 mil millones a Inmobiliaria Nueva El Golf

La Tercera Sala del máximo tribunal declaró inadmisible el recurso de queja que interpuso el municipio comandado por Daniela Peñaloza y, así, dio luz verde a la ejecución del fallo que los obliga a desembolsar la millonaria cifra.

# Catalina Batarce y Leslie Ayala

Tras años de alegaciones ante tribunales, la jornada de este martes la Tercera Sala de la Corte Suprema comenzó a zanjar el debate judicial que mantienen la Municipalidad de Las Condes e Inmobiliaria Nueva El Golf y dio luz verde al fallo que obliga al municipio a pagar millonaria indemnización a la firma.

Lo anterior, como pudo conocer La Terce-

ra, luego de que la Sala Civil declarar inadmisible el recurso de queja interpuesto por el municipio en contra de los ministros de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que declararon inadmisible apelación que interpuso la municipalidad con miras a revertir el fallo que los obliga a pagar cerca de \$ 10 mil millones a la empresa.

De esta forma, la repartición comandada por Daniela Peñaloza acotó sus posibilidad para anular el millonario pago, pues ahora solo mantienen pendiente un recurso de casación, que, de todas maneras, no impide la ejecución del fallo que les impuso resarcir el daño causado a Nueva El Golf.

"El recurso de queja solo procederá cuando la falta o abuso se cometa en la dictación de una sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación, o en una definitiva, y que no sean susceptibles de recurso alguno. Que, atendida la naturaleza y lo decidido por la resolución recurrida, corresponde concluir que ella no se ajusta a las características de las descritas en el fundamento que antecede y que, por lo tanto, el arbitrio deducido no puede ser admitido a tramitación", se lee en la resolución.

Y agrega: "En efecto, la resolución que se pronuncia respecto del recurso de hecho expresamente señala en su parte resolutiva que aquello declarado inadmisible es el recurso de apelación, manteniéndose la concesión de la casación en la forma interpuesta por la vía principal, de lo cual se sigue que el dictamen impugnado no pone término al juicio, como tampoco hace imposible su continuación".

La resolución firmada por los ministros Sergio Muñoz, Mario Carroza, Diego Simpertigue, y los abogados integrantes María Angélica Benavides y Álvaro Vidal, dieron por inadmisible la acción del municipio.

# El caso

La disputa entre Nueva El Golf y Las Condes data de 2018 y estalló a dos años de que la empresa obtuviera permiso de edificación para construir un lujoso proyecto de departamentos que estaría emplazado en Avenida Américo Vespucio esquina Renato Sánchez. Esto, dado que el alcalde de la época, Joaquín Lavín determinó anular el permiso de edificación del proyecto Vespucio 345.

Ante ello la firma, propiedad de los arquitectos Pablo Letelier y Juan José Gana, demandaron al municipio, enfrentando una serie de paralizaciones de las obras.

Acusaban que la Dirección de Obras Municipales (DOM) aplicó "erróneamente" el estándar de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), por lo que la seguidilla de acciones ante la justicia no se han detenido, a pesar de que los edificios fueron construidos.

La empresa, representada por el abogado Sebastián Yanine, alegó haber sufrido millonarias pérdidas económicas y exigió se indemnizada. De esta forma, el 11 de junio de este año el 4º Juzgado Civil de Santiago ordenó al municipio a pagar \$9.400 millones a la inmobiliaria.

# **Nacional** Edición papel digital



► Bomberos expulsó a voluntario de la 13º Compañía de Valparaíso formalizado por megaincendio.

# Fiscalía indaga rol de implicados en megaincendio de Valparaíso en más siniestros

Los tres imputados serán reformalizados en octubre. Este martes, el tercero de ellos, Elías Salazar, quedó en prisión preventiva.

# José Navarrete

El Juzgado de Garantía de Valparaíso accedió a la solicitud del fiscal especializado en Incendios, Osvaldo Ossandón, y fijó la prisión preventiva de Elías Antonio Salazar Inostroza, por su responsabilidad en el siniestro que terminó con 136 víctimas fatales el 2 de febrero de 2024.

Son tres los sujetos indagados por su responsabilidad en los hechos.

"La motivación particular de cada uno de ellos es propia de la criminología y nosotros estamos aquí para hacer justicia por las 136 víctimas", afirmó el fiscal Ossandón.

Salazar, detenido este lunes por la Policía de Investigaciones, fue imputado en calidad de coautor del delito consumado de incendio de bosques con afectación a centros urbanos y resultado de muerte.

"No descartamos que en el futuro, de hecho tenemos fecha para la posible formalización respecto de hechos anteriores que también generaron fuego pero que fueron oportunamente apagados", señaló el fiscal.

Ossandón precisó que se indagan siniestros "de la última temporada, a lo menos".

En la audiencia de este martes, la magistrada Nora Bahamondes Acevedo acogió la solicitud del Ministerio Público para reformalizar a los tres implicados, por lo que fijó fecha para el 30 de octubre a las 09.30 horas.

En mayo de este año fueron formalizados Franco Pinto Orellana, exbrigadista de la

Corporación Nacional Forestal (Conaf), y Francisco Mondaca Mella, que se desempeñaba como voluntario en la 13º Compañía de Bomberos de Valparaíso, al igual que Salazar, tens, que trabajaba además en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

"Efectivamente, ambos son de una misma compañía de Bomberos y en ese sentido quiero dejar bien claro que, al igual como este sujeto también pertenecía a Senapred, tanto Bomberos como Senapred han prestado la colaboración necesaria. Estamos hablando de responsabilidades individuales", recalcó el persecutor.

Ossandón explicó que ambos tenían comunicación telefónica en un rango de cercanía y están posicionados en el sitio del suceso, según análisis a sus aparatos, en la misma ruta, a las 11.40 y a las 12.20 horas del 2 de febrero.

"La situación de la propia motivación que cada uno tenga para hacer aquello puede ser diversa. Puede ser desde que le gusta la adrenalina del ataque al fuego, que le gusta alimentar el ego, al ser validado como héroe por apagar el fuego, o puede ser efectivamente una autogeneración de fuente de trabajo (...) Pero, no estamos aquí para buscar en este sentido algún tipo de motivación, sino que estamos por los hechos. Y los hechos que hoy día objetivamente son que los tres han participado en la comisión, y probablemente otros incendios en el lugar", planteó el fiscal.

# Ministra López advierte que cifra de vehículos que saldrán de la RM por Fiestas Patrias "es la más grande que hemos tenido"

A partir de este fin de semana muchas personas darán inicio a las celebraciones de Fiestas Patrias, que, de acuerdo al calendario, están agendadas para los próximos miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de septiembre. En ese contexto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, conversó con el programa Desde La Redacción de La Tercera, donde aseguró que la cifra estimada de vehículos que saldrá de la Región Metropolitana (RM) "es la más grande que hemos tenido". La ministra ha estado liderando durante las últimas semanas las medidas de contingencia que se aplicarán para evitar complicaciones en las rutas. Según cifras que entregó hace unos días el MOP, se estima que 1.101.192 vehículos abandonarán la RM por las principales rutas del país. Sobre esta proyección, la ministra aseguró que "la can-

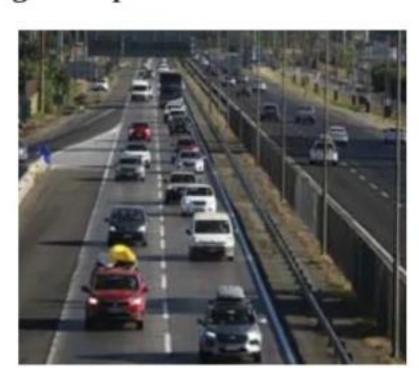

tidad de vehículos es una situación, es la más grande que hemos tenido". "Por lo tanto, las personas tienen que disponerse a la paciencia, no vamos a poder usar las velocidades que las carreteras tienen establecidas porque esas son para otros flujos menores", señaló la ministra.

# Comisión investigadora por abuso sexual en sede de Cobreloa propone crear entidad para recibir denuncias de clubes





La comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyó sus funciones sobre el caso de abuso sexual en grupo cometido -en ese entonces- por nueve cadetes de Cobreloa, que en medio de una fiesta al interior de la Casa Naranja habrían violado a una joven. Luego de la denuncia, los involucrados fueron desvinculados del club y algunos de ellos permanecen en prisión preventiva, mientras que los demás quedaron por cautelares menos

gravosas. Además de la investigación penal en el Ministerio Público, la Cámara emprendió una indagatoria para mejorar la respuesta de las instituciones deportivas. Una de las medidas que proponen a raíz del caso que salió de las fronteras nacionales como "la manada de Cobreloa", es legislar sobre el decreto 22 para crear una entidad independiente que recepcione denuncias sexuales de clubes deportivos.

# Kast vuelve a arremeter contra Bachelet y asegura que "ya es candidata" para las elecciones

El fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a referirse este martes a las elecciones presidenciales que se desarrollarán a fines de 2025 y, durante una gira por la Región de Arica y Parinacota, aseguró que Michelle Bachelet será candidata, pese a que ella por ahora ha rechazado tal posibilidad. Requerido por Radio Cappissima de Arica, Kast comentó: "Hoy día ella (Bachelet) dice que no va a estar en campaña, pero ella está recorriendo la ciudad, está recorriendo Chile, está sacándose fotos con los candidatos. Yo creo que ella ya es candidata y no lo quiere decir para precisamente evitar este debate".

# PDI detiene a adolescente como presunto autor del femicidio en contra de su pareja en Angol

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó la detención de un adolescente de 17 años en Angol, Región de La Araucanía. Esto, tras identificarlo como el presunto autor del femicidio en contra de su pareja, de la misma edad, el pasado 9 de septiembre. El cuerpo de la víctima lo encontraron en un edificio deshabitado de la mencionada localidad, situado en el kilómetro 0.5 de la ruta Angol-Renaico. Las investigaciones preliminares revelaron que la joven "presentaba evidentes signos de haber sido violentada". La investigación estaba a cargo de la Brigada de Homicidios, la Bicrim de Angol y el Laboratorio de Criminalística Sur de Temuco.





► El candidato presidencial republicano y expresidente Donald Trump en una conferencia de prensa en la Torre Trump en Nueva York, el 6 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

# "Tengo que hacerlo a mi manera": Trump y el riesgo de replicar sus ataques sexistas contra Kamala Harris en el debate

El candidato republicano se enfrenta a su "punto débil" en el debate de Filadelfia. La vicepresidenta tiene una ventaja de dos dígitos sobre el exmandatario entre las mujeres, un electorado clave de cara a las elecciones de noviembre.

# Fernando Fuentes

En los debates presidenciales de 2016, el candidato republicano Donald Trump no tuvo reparos en atacar duramente a la candidata demócrata Hillary Clinton, a la que llamó "mujer desagradable" y de quien dijo que no tenía el "aspecto" ni la "resistencia" para ejercer como comandante en jefe.

El debate presidencial de este martes en Filadelfia, el primer encuentro cara a cara entre Trump y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, podría ser un momento crítico en una carrera que está esencialmente empatada a ocho semanas de las elecciones del 5 de noviembre.

Trump ya ha lanzado una serie de ataques racistas y sexistas contra Harris durante la campaña. El expresidente ha afirmado falsamente que su rival, de ascendencia negra y del sur de Asia, recién hace poco "se convirtió en una persona negra". Reenvió un mensaje vulgar por redes sociales que su-

gería que ella usaba el sexo para avanzar en su carrera. Lanzó insultos que se basan en clichés sobre las mujeres y los negros, llamándola "débil", "tonta como una piedra" y "perezosa".

"Ahora Trump subirá al escenario junto a una mujer a la que ha ridiculizado pública y privadamente con un lenguaje que muchos consideran sexista. Sus aliados esperan que no empeore las cosas cuando se enfrente a la vicepresidenta Kamala Harris en el debate", escribió al respecto el sitio Poli-

Desplegar este tipo de ataques contra Harris frente a decenas de millones de espectadores - más de 51 millones de televidentes sintonizaron el debate entre el candidato republicano y Joe Biden en junio- podría conllevar serios riesgos para Trump.

Los insultos de Trump podrían alejar a grupos clave de votantes, incluidas las mujeres, los votantes negros y los moderados, según John Geer, profesor de la Universidad de Vanderbilt y experto en política presidencial. "Simplemente se van a desanimar con ese tipo de retórica", comentó a Reuters.

Pero Trump asegura que, en realidad, las mujeres lo aman. "Alguien dijo que a las mujeres no les gusta Donald Trump", dijo el candidato presidencial republicano a la multitud en un reciente mitin en Johnstown, Pennsylvania. "Eso está mal. Creo que me aman, yo las amo", agregó.

Las encuestas nacionales dicen lo contrario. Trump sigue muy por detrás de Harris entre las votantes mujeres. La demócrata aventajaba al republicano por 11 puntos en este segmento, de acuerdo con una encuesta del New York Times/Siena College publicada el domingo. Otro sondeo de ABC News/Ipsos mostraba a Harris con una ventaja de 13 puntos (54% a 41%) entre las mujeres. Antes de la Convención Nacional Demócrata del mes pasado, la misma encuesta la situaba seis puntos por delante de Trump en este grupo.

The Washington Post recuerda que el presidente Joe Biden ganó entre las mujeres por 15 puntos sobre Trump en 2020, según los exit poll, frente a la victoria de 13 puntos de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton entre las mujeres en 2016.

Trump parece estar tratando de reducir esa brecha. En las últimas semanas prometió que el gobierno o las compañías de seguros privadas pagarían los tratamientos de fertilización in vitro (sin ofrecer detalles), estrenó un plan confuso para abordar los costos del cuidado infantil (lo llamó "una cuestión muy importante") y prometió que su administración "será excelente para las mujeres y sus derechos reproductivos".

Pero también se jactó de haber nombrado a tres de los jueces de la Corte Suprema que anularon el fallo Roe vs. Wade, eliminando así el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en todo Estados Unidos.

# Mundo Edición papel digital



"Hicimos algo grandioso cuando sacamos el caso Roe vs. Wade del gobierno federal", dijo el expresidente. "Lo pusimos en manos de la gente y ellos están votando".

Asimismo, consignó el Post, Trump dedicó gran parte de una conferencia de prensa de 49 minutos el viernes a despotricar contra las mujeres que lo han acusado de conducta sexual inapropiada, describiendo sus acusaciones como infundadas.

Los demócratas esperan que al menos algunas mujeres republicanas sigan el ejemplo de la excongresista por Wyoming Liz Cheney y otras mujeres del Partido Republicano que se han vuelto contra Trump. "Son unos cerdos misóginos", afirmó Cheney sobre Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, en una entrevista el viernes. "Si escuchas lo que (Vance) dijo sobre las mujeres y miras a Donald Trump, y lo que ha hecho y lo que dice sobre las mujeres, estas no son personas a las que podamos volver a confiar el poder".

Seguramente, cuando aludió a Vance, Cheney se refería a las declaraciones efectuadas por el senador por Ohio durante una entrevista que mantuvo en 2021 con el expresentador del canal Fox News Tucker Carlson. En esa oportunidad criticó a los líderes demócratas Kamala Harris, Alexandria Ocasio-Cortez y Pete Buttigieg y afirmó que las personas sin hijos no deberían participar en las decisiones políticas del país.

"En este país estamos efectivamente gobernados, ya sea a través de los demócratas o a través de nuestros oligarcas corporativos, por un montón de señoras sin hijos y amantes de los gatos, que se sienten miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado y por eso quieren hacer que el resto del país también se sienta miserable. Y eso es solo un hecho básico. Miren a Kamala Harris, Pete Buttigieg, Alexandria Ocasio-Cortez: todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos", declaró entonces.

De cara a la cita de hoy en Filadelfia, el equipo de Trump reclutó a la exrepresentante de Hawái Tulsi Gabbard, quien debatió con Harris durante las primarias demócratas de 2020 y ayuda al expresidente a prepararse para debatir nuevamente con una mujer. Durante el debate de 2019, Gabbard atacó a Harris por su historial como fiscal en San Francisco y como fiscal general de California en lo que se consideró un momento destacado, y que fue visto ampliamente como un bloqueo del impulso de Harris en las primarias. Harris se retiró antes de que comenzara la votación en Iowa.

Gabbard, al igual que muchos de los aliados y asesores de Trump, ha dicho que Harris intentará "meterse bajo su piel y desviar la atención", y que Trump debería centrarse en la política. "El presidente Trump está muy concentrado en comunicar su historial de éxito y en cómo seguirá presentando políticas que creo que preocupan mucho a muchas mujeres", dijo Gabbard a los perio-

► La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Pittsburgh, Pennsylvania.

distas en una llamada el lunes por la tarde antes del debate.

"El presidente Trump respeta a las mujeres y no siente la necesidad de ser condescendiente ni de hablarles de otra manera que a un hombre. Por lo tanto, se está dirigiendo al pueblo estadounidense. Se está refiriendo al historial de Kamala Harris y a la preparación y el contraste con su historial de éxito", aseguró.

Pero Trump ha rechazado previamente los llamados de asesores y compañeros republicanos para que modere su tono y se centre en los temas, diciendo a los periodistas: "Tengo que hacerlo a mi manera".



▶ Un niño palestino observa el lugar tras los ataques israelíes contra un campamento de tiendas de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Al-Mawasi.

# Ataque israelí contra "zona humanitaria" en Gaza deja 19 muertos y complica posibilidad de alto el fuego

El ataque provocó la condena de la ONU y de distintas naciones occidentales. Si bien el Ejército israelí asegura que intentaban dar con un centro de mando de Hamas camuflado en la zona, la operación terminó acabando con la vida de decenas de desplazados palestinos.

# José Ignacio Araya

La zona había sido designada como segura, y así lo entendieron miles de palestinos que viajaron a Al Mawasi que, según las autoridades israelíes, estaba libre de ataques. Pero la evidencia demostró que aquello no era completamente cierto, cuando la madrugada del martes un masivo ataque aéreo causó la muerte de al menos 19 personas, detallaron las autoridades locales de salud. Entre heridos y fallecidos, la cifra alcanza las 65 personas.

Medios presentes en el lugar reportaron la presencia de cráteres inmensos en la tierra producto de las bombas de gran calibre lanzadas, pese a que autoridades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, o IDF, por sus siglas en inglés) señalaron que utilizaron armas de precisión. Mientras, en la vereda política de las negociaciones para un eventual alto el fuego, en Israel señalaron que se está avanzando en una potencial tregua y un intercambio de rehenes por presos palestinos. Sin embargo, todo parece apuntar a que el término definitivo de la guerra está lejos de llegar.

Un ataque masivo

Ocurrió la madrugada de este martes, mientras los civiles que continuamente se desplazan debido a la persecución israelí de los miembros de Hamas los obliga a moverse de "zona segura" en "zona segura". Pero esta vez, certeza de no ser víctima de los enfrentamientos no hubo.

Fue en Al Mawasi, una zona costera próxima a la ciudad de Khan Younis, donde al menos 20 tiendas de campaña en la que se refugiaban palestinos se convirtieron en el objetivo de las FDI. El resultado fue la muerte de al menos 19 personas, más cerca de 60 heridos de distinta gravedad.

No se trató de un ataque común. Algunos medios internacionales hablan de uno de los mayores luego de la mortal invasión de Hamas desde la Franja de Gaza, el 7 de octubre pasado, que terminó con 1.200 israelíes muertos y más de 250 rehenes.

En esta ocasión, las FDI lanzaron al menos cinco cohetes contra la zona, señalaron testigos a Agence France-Presse (AFP), mientras que los servicios de emergencia confirmaron que los cráteres que dejaron las armas israelíes alcanzaron hasta los nueve metros de profundidad, resaltando el poder de fuego utilizado en la operación.

Según la organización de búsqueda y rescate de la defensa civil de Gaza, el Ejército israelí utilizó "misiles de gran potencia", consignó el medio Middle East Eye. El organismo aseveró que se trataba de "una de las masacres más horribles desde el comienzo de la guerra israelí contra Gaza".

Para la mañana del martes, cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, lograron rescatar al menos 19 cadáveres que luego fueron llevados a hospitales cercanos, detalló la agencia Reuters. Periodistas del mismo medio internacional pudieron ver de primera mano cuerpos tendidos en el piso.

"Vimos mujeres cortadas en pedazos, niños cortados en pedazos y mártires. Todavía hay personas desaparecidas. La gente los está buscando y todavía no los han encontrado", dijo Ola al-Shaer a Reuters, uno de los sobrevivientes del lugar.

Um Mahmoud, otro palestino desplazado hacia Al Mawasi, describió a Middle East Eye

# **Mundo** Edición papel digital

#### **SIGUE** ▶ ▶

que vio mujeres y niños "despedazados" tras los ataques. "Llevamos aquí nueve meses y no hemos visto a ningún miembro de la resistencia (refiriéndose a Hamas) entrar en la zona".

No es lo que creen las fuerzas israelíes. En una declaración a medios de comunicación, las FDI aseguraron que se había atacado un centro de mando de Hamas que estaba "camuflado en la zona humanitaria de Khan Younis", y que "se habían tomado muchas medidas para reducir la posibilidad de dañar a civiles, incluido el uso de armamento de precisión, vigilancia aérea e información de inteligencia adicional".

También cuestionaron las cifras de muertos y heridos entregadas por palestinos, asegurando que los datos que tenían "no se alinean con la información en poder de las FDI, las municiones precisas utilizadas y la precisión del ataque". Si bien en un principio se habló de 40 víctimas fatales, el servicio de emergencia actualizó el número y lo redujo, hasta ahora, a 19, pero no descartaron que se encuentren más cuerpos entre los escombros.

Según el Ejército israelí, el ataque iba dirigido puntualmente contra dirigentes de Hamas, como Samer Ismail Hader Abudaqa, apuntado por las FDI como jefe de la unidad aérea del movimiento palestino; Osama Tabash, quien oficiaría como jefe de vigilancia y objetivos de la división de inteligencia de Hamas; y Ayman Mabhouh, otro alto cargo, consignó Middle East Eye. Luego, aseguraron que los tres "fueron abatidos durante la operación".

"Estos terroristas participaron directamente en la ejecución de la masacre del 7 de octubre y han estado operando recientemente para llevar a cabo actividades terroristas contra las FDI y el Estado de Israel", añadieron.

Hamas, en el otro lado de la vereda, ha asegurado que "las afirmaciones del Ejército fascista de ocupación sobre la presencia de elementos de la resistencia en el lugar atacado son una mentira flagrante".

Algunos palestinos desplazados también descartaron la presencia de milicianos islamistas. "Tengo a mi hermana, mis hijos, mis hijas. ¿Sería lógico que pusiera entre ellos a alguien buscado por los israelíes? Esto no tiene sentido", dijo Alaa al-Shaer, que ha permanecido en el campo de desplazados con su familia, al medio Middle East Eye. "Los israelíes dijeron: 'vayan a las zonas seguras' y eso es lo que hizo la gente", añadió.

El hecho generó la condena por parte del enviado de paz de la ONU para Medio Oriente, Tor Wennesland. "Deben respetarse en todo momento los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en el ataque", señaló el funcionario de Naciones Unidas. "Reitero mi llamado a todas las partes para que lleguen inmediatamente a un acuerdo que conlleve la liberación de todos los rehenes y un alto el fuego. La matanza de civiles debe cesar y esta horrible guerra debe terminar", añadió.

El secretario general del mismo ente, An-

tónio Guterres, se plegó a las palabras de Wennesland y calificó el hecho de "inconcebible" y "desmedido".

Agrupaciones de derechos humanos han cuestionado la política de ataques a zonas seguras, asegurando que "sus investigadores han documentado al menos 15 ataques del Ejército israelí contra las tiendas de campaña de los desplazados internos en Al Mawasi, Khan Younis y Rafah", consignó el periódico Al Jazeera.

Los ataques en esos lugares han provocado "la muerte de más de 248 palestinos, entre ellos un gran número de niños y mujeres, además de más de 500 heridos", señalaron en un informe el Centro Al Mezan de Derechos Humanos, Al Haq y el Centro Palestino de Derechos Humanos.

#### Negociaciones y presiones

En el frente de las negociaciones, el panorama tampoco se ve muy alentador. Cuando el Ministerio de Salud de Gaza, bajo el mando de Hamas, anuncia que ya se superaron las 41.000 muertes en el enclave, autoridades israelíes descartan un pronto fin de la guerra. Sin embargo, se abre la posibilidad de, al menos, lograr un cese el fuego.

Así lo confirmó ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien dijo a la prensa que se está cerrando un posible trato para detener momentáneamente -unas seis semanas- los combates en la Franja de Gaza. La oportunidad, añadió, podría generar condiciones para traer una calma temporal en la inestable frontera septentrional del país con Líbano, otro foco de preocupación israelí debido a Hezbolá.

La condición para llevar adelante la tregua sería la liberación de muchos de los rehenes aún en manos de Hamas, lo que tendría como contraparte la liberación de presos palestinos en cárceles israelíes.

"Israel debe llegar a un acuerdo que permita una pausa de seis semanas y la devolución de los rehenes", dijo Gallant. Mientras, prosiguió, "mantenemos el derecho a operar y lograr nuestros objetivos, incluida la destrucción de Hamas".

De momento, el fin de la guerra parece lejano, pese a los esfuerzos de Estados Unidos, Egipto y Qatar. La gran piedra de tope es que, mientras Israel no planea cesar con su plan de erradicar a Hamas de territorio gazatí y cisjordano -además de la devolución de los 70 rehenes que, se presume, siguen con vida-, el grupo islamista exige que el primero retire totalmente sus tropas.

A esto se suma la dinámica del gato y el ratón en la que se encuentran enfrascadas las FDI y Hamas, donde los primeros persiguen a los segundos, y estos últimos se devuelven a lugares que ya habían sido declarados "libres" de los milicianos. Así, el objetivo de eliminar a Hamas, sin un plan de posguerra, hace que sea poco claro ver el final de las aspiraciones israelíes.

Por otro lado, se suma la presión externa por los recientes hechos armados ocurridos en Israel. El más álgido ocurrió en Cisjordania, cuando Aysenur Eygi, ciudadana turcoestadounidense de 26 años, murió presumiblemente por un disparo de las fuerzas de seguridad israelíes que operan en la zona.

Una bala "que no estaba dirigida a ella, sino al instigador clave de los disturbios", se defendieron las FDI en un comunicado, acabó con su vida durante manifestaciones de la semana pasada, y desató duras críticas estadounidenses.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, tuvo duras palabras para el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien le pidió que avance en "cambios fundamentales" en la manera en que las FDI operan en la Cisjordania ocupada, en las frases más contundentes utilizadas por la administración Biden hasta el momento. Sus dichos se dan luego de que el Ejército israelí admitiera que era "muy probable" que sus fuerzas hayan sido las responsables de matar "involuntariamente" a la ciudadana turco-estadounidense de un tiro.

"Nadie, nadie debería ser asesinado a tiros por asistir a una protesta", dijo Blinken este martes. "Nadie debería tener que poner en riesgo su vida solo por expresar sus opiniones. Las fuerzas de seguridad israelíes necesitan hacer algunos cambios considerables en la forma en que operan en Cisjordania, incluidos cambios en sus reglas de enfrentamiento".

Y cerró: "Tiene que cambiar, y se lo dejaremos claro a los miembros más importantes del gobierno israelí". ●



► Varios niños palestinos junto a un vehículo dañado tras los ataques israelíes.



# Ucrania ataca a Moscú en la mayor ofensiva con drones desde el inicio de la guerra

Al menos una persona murió cerca de Moscú, según las autoridades rusas. Tres de los cuatro aeropuertos de la capital estuvieron cerrados durante más de seis horas y casi 50 vuelos fueron desviados.

#### Agencia Reuters

Ucrania atacó el martes la capital rusa en su mayor ofensiva con drones hasta el momento, matando al menos a una persona y destruyendo decenas de casas en la región de Moscú y obligando a desviar unos 50 vuelos de los aeropuertos de los alrededores de la ciudad.

Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo, informó que había destruido al menos 20 drones de ataque ucranianos que sobrevolaron la región de Moscú, que tiene una población de más de 21 millones, y 124 más en otras ocho regiones.

Al menos una persona murió cerca de Moscú, según las autoridades rusas. Tres de los cuatro aeropuertos de Moscú estuvieron cerrados durante más de seis horas y casi 50 vuelos fueron desviados.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que el ataque con drones era otro recordatorio de la verdadera naturaleza del liderazgo político de Ucrania, que según él estaba formado por enemigos de Rusia.

"No hay forma de que los ataques nocturnos en barrios residenciales puedan asociarse con una acción militar", declaró Peskov.

"El régimen de Kiev sigue demostrando su naturaleza. Son nuestros enemigos y debemos continuar la operación militar especial para protegernos de tales acciones", dijo, utilizando la expresión que Moscú utiliza para describir su guerra en Ucrania.

Kiev aseguró que Rusia, que envió decenas de miles de tropas a Ucrania en febrero de 2022, la había atacado durante la noche con 46 drones, de los cuales 38 fueron destruidos.

Los ataques con drones contra Rusia dañaron edificios de departamentos de gran altura en el distrito de Ramenskoye de la región de Moscú, incendiando pisos, indicaron residentes a Reuters.

Una mujer de 46 años murió y tres personas resultaron heridas en Ramenskoye, informó el gobernador regional de Moscú, Andrei Vorobyov.

Los residentes dijeron que se despertaron con explosiones y fuego.

"Miré por la ventana y vi una bola de fuego", comentó a Reuters Alexander Li, un residente del distrito. "La onda expansiva hizo estallar la ventana".

Georgy, un residente que se negó a dar su apellido, dijo que escuchó un dron zumbando fuera de su edificio en las primeras horas de la mañana.



▶ Vista de un edificio residencial de varios pisos dañado luego de un presunto ataque con drones ucraniano, cerca de Moscú.

"Retiré la cortina y golpeó el edificio justo delante de mis ojos, lo vi todo", declaró. "Tomé a mi familia y salimos corriendo".

El distrito de Ramenskoye, a unos 50 kilómetros al sureste del Kremlin, tiene una población de alrededor de un cuarto de millón de personas, según datos oficiales.

Más de 70 drones también fueron derribados sobre la región rusa de Bryansk y decenas más sobre otras regiones, detalló el Ministerio de Defensa de Rusia. No se reportaron daños ni víctimas allí.

A medida que Rusia avanza en el este de Ucrania, Kiev ha llevado la guerra a Rusia con un ataque transfronterizo en la región occidental rusa de Kursk que comenzó el 6 de agosto y llevando a cabo ataques con drones cada vez más grandes en el interior del territorio ruso.

### Guerra de drones

La guerra ha sido en gran medida una guerra de artillería y drones a lo largo de los 1.000 km de línea de frente fuertemente fortificada en el sur y el este de Ucrania, en la que han participado cientos de miles de soldados.

Moscú y Kiev han tratado de comprar y desarrollar nuevos drones, desplegarlos de formas innovadoras y buscar nuevas formas de destruirlos, desde el uso de escopetas hasta sistemas avanzados de interferencia electrónica.

Ambos bandos han convertido los drones comerciales baratos en armas letales, al tiempo que han aumentado su propia producción y ensamblaje para atacar objetivos como tanques e infraestructura energética como refinerías y aeródromos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, que ha tratado de aislar a Moscú de los rigores de la guerra, ha calificado de "terrorismo" los ataques con drones ucranianos que tienen como objetivo infraestructura civil como plantas de energía nuclear y ha prometido una respuesta.

Moscú y otras grandes ciudades rusas han estado en gran medida aisladas de la guerra. Rusia ha atacado a Ucrania con miles de misiles y drones en los últimos dos años y medio, matando a miles de civiles, destruyendo gran parte del sistema energético del país y dañando propiedades comerciales y residenciales en todo el país.

Ucrania dice que tiene derecho a contraatacar en el interior de Rusia, aunque los aliados occidentales de Kiev han dicho que no quieren una confrontación directa entre Rusia y la alianza militar de la OTAN liderada por Estados Unidos.

Ucrania no hizo comentarios inmediatos sobre los ataques del martes. Ambas partes niegan haber atacado a civiles.

El ataque del martes sigue a los ataques con drones que Ucrania lanzó a principios de septiembre, principalmente contra las instalaciones energéticas y eléctricas de Rusia.

Las autoridades de la región de Tula, vecina de la región de Moscú al norte, dijeron que los restos del dron habían caído sobre una instalación de combustible y energía, pero que el "proceso tecnológico" de la instalación no se vio afectado.



# Ola de incendios en la Amazonía deja a Sao Paulo entre las grandes ciudades del mundo con peor calidad del aire

El Tribunal Supremo Federal de Brasil ordenó este martes al gobierno de Lula convocar de inmediato más bomberos a la Fuerza Nacional para ayudar a combatir los incendios que asolan la Amazonía y el Pantanal.

#### Fernando Fuentes

El ministro Flávio Dino, del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, ordenó este martes al gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocar de inmediato más bomberos a la Fuerza Nacional para ayudar a combatir los incendios que asolan la Amazonía y el Pantanal.

"A partir de ahora se establece la obligación de la Unión de mantener un combate eficaz y completo contra los frentes de fuego, inmediatamente después de su identificación", afirmó Dino. El número de agentes deberá ser definido por el Ministerio de Justicia, precisó el diario Folha de Sao Paulo. El pedido debe realizarse en un plazo de 5 días.

El magistrado determinó 9 medidas para que el gobierno de Lula mejore la lucha contra incendios. Tomó la decisión luego de una audiencia pública con representantes del gobierno federal. Dino había determinado el 27 de agosto que el gobierno movilizara incluso a las Fuerzas Armadas para combatir el incendio que se extendía por los dos ecosistemas en medio de una de las mayores sequías registradas en el país, detalló el medio UOL.

Dino citó datos recopilados por la AGU (Pro-

curaduría General de la Unión) que muestran que el 85% de los incendios del país ocurren en 20 ciudades. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) registró 159.411 incendios desde enero hasta el lunes, un aumento del 100% respecto al mismo período de 2023 y que dejó el fin de semana bajo el humo al 60% del país.

Solo en los primeros 10 días de septiembre, el Pantanal registró 736 incendios. La cifra duplica el total registrado en el mismo mes del año pasado, cuando tuvo 373 focos, según el Inpe.

La sequía que amenaza a grandes ríos como el Madeira y el Paraguay también afectó al Pinheiros, que atraviesa Sao Paulo, que se volvió verde al recibir menos agua de sus afluentes. Con las cenizas de los incendios en el norte que cambiaron el color del cielo, la capital paulista estuvo el domingo y el lunes entre las de peor calidad del aire del país.

Según el seguimiento de IQAir, una empresa suiza de tecnología de calidad del aire, Porto Velho, Rio Branco y Sao Paulo fueron las tres ciudades con los niveles más altos de contaminación del mundo el domingo. Al final de la tarde del lunes, Porto Velho y Rio Branco mantuvieron sus primeros lugares, y Sao Paulo fue superado por Campinas. La plataforma muestra a la capital paulista oscilando en la cima del ranking de las 120 grandes ciudades del mundo con peor calidad del aire, consignó el diario O Globo.

Con un registro de 158 en el índice utilizado por el sitio, la capital de Sao Paulo superó a Kinshasa, en la República Democrática del Congo (140), y a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos (135), detalló Folha. Completan la lista de las cinco ciudades con el aire más contaminado: Delhi, en India (112), y Jerusalén, en Israel (104).

En tanto, la calidad del aire en la región metropolitana de Sao Paulo fue clasificada como muy mala por la Cetesb (Empresa Ambiental del Estado de Sao Paulo) este martes. Se trata de un nivel solo por encima de pésimo en la escala que considera el índice de contaminantes y se compone de cinco fases: buena, moderada, mala, muy mala y pésima.

En esta clasificación, según la Cetesb, tienen empeoramiento de síntomas las personas con enfermedades respiratorias o cardíacas, los ancianos y los niños. La población general puede experimentar síntomas como ardor en ojos, nariz y garganta, tos seca y cansancio. La indi-

cación es reducir el esfuerzo físico intenso al aire libre.

De hecho, de agosto a la primera semana de septiembre, la ciudad de Sao Paulo registró 1.523 notificaciones por Srag (síndrome respiratorio agudo grave) y 76 muertes, a causa del problema, según la Secretaría Municipal de Salud.

Se espera que el tiempo seco y la ola de calor en pleno invierno continúen en Sao Paulo, al menos, hasta el domingo, según la previsión meteorológica.

En 2023, la Amazonía ya se había visto afectada por una grave sequía. En la siguiente temporada de lluvias, no hubo precipitaciones suficientes para recuperar ríos y bosques. La nueva sequía de este año es más grave en la mayoría de los estados brasileños.

Pero para la investigadora del Inpe Luciana Gatti, la sequía no es la principal culpable del aumento de los incendios, sino más bien la acción criminal en el campo. "El gobierno debería declarar el estado de emergencia climática en todo Brasil, prohibir cualquier deforestación y proponer grandes proyectos de reforestación. Un plan de emergencia para la supervivencia de la población", comentó a O Globo.

El humo de los incendios ha cubierto gran parte del país, incluidos el sur y el sudeste, y se está extendiendo por Perú, Colombia y Ecuador, advierte el investigador de teledetección Henrique Bernini. "Se producen muchos acontecimientos al mismo tiempo, quemando vegetación bajo el efecto de una secuencia de olas de calor. Esta cantidad de humo es suficiente para hacer de la Amazonía uno de los lugares que más contribuye al cambio climático, cuando debería ser el lugar con mayor potencial para revertir la situación", explicó al diario carioca.

Las autoridades argentinas y uruguayas informaron a su vez este lunes de la presencia en varias regiones de este humo, que también procede de focos en Bolivia y Paraguay, según el Instituto Uruguayo de Meteorología.

En Bolivia, la entidad Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) anunció el lunes el cierre temporal de cinco aeropuertos y 15 estaciones secundarias, debido a la severa reducción de visibilidad ocasionada por densas humaredas resultantes de incendios forestales en el país. Este fenómeno llevó a la suspensión de operaciones en 20 de los 39 aeródromos que NAABOL gestiona actualmente, según informó Europa Press.



► Imagen en la zona de Humaitá, estadio de Amazonas, Brasil, captada con un dron.



# Será la nave espacial que haya llegado más lejos desde las Apolo El exitoso despegue de la misión Polaris Dawn

► La misión se lanzó este martes desde Florida en un cohete Falcon 9, que lleva la cápsula Dragon "Resilience" a la órbita.

Esta es la primera de tres misiones del Programa Polaris, que una vez más ponen a prueba la fortaleza del programa espacial del multimillonario Elon Musk, dueño de Space X.

# Patricio Lazcano y Francisco Corvalán

Es por lejos la misión más ambiciosa y arriesgada de Elon Musk y SpaceX. Y la madrugada de este martes, después de haber sido aplazada varias, la misión Polaris Dawn despegó sin inconvenientes rumbo al espacio.

La misión se lanzó este martes desde Florida en un cohete Falcon 9, que lleva la cápsula Dragon "Resilience" a la órbita.

Está previsto que la nave espacial y sus cuatro astronautas realicen una serie de tareas. La más compleja de todas: una camina espacial, la primera de carácter privado de la historia. Dos de los cuatro miembros de la tripulación se aventurarán fuera de su cápsula Crew Dragon en la órbita de la Tierra para realizar una caminata espacial atada, lo que marca la primera prueba importante de los nuevos trajes espaciales de SpaceX.

Es la primera vez también que astronautas que no son entrenados por agencias gubernamentales salen en una de estas misiones. La misión realizará 35 experimentos científicos, los cuales incluyen distintos estudios sobre la salud humana en condiciones de microgravedad, probar nuevas tecnologías tales como un nuevo tipo de comunicación de los satélites de Starlink y básicamente otras pruebas también respecto a los trajes espaciales.

"Esta misión va a llevar a estos astronautas a una altitud récord, una de las mayores altitudes desde las misiones Apolo, que son algo así como 1.400 kilómetros. Y justamente en esta región encontramos bastante radiación, hartas partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que son atrapadas por el campo magnético de la Tierra", explica Andrea Mejías, astrónoma del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile. Es decir, todas estas pruebas van a servir también para desarrollar futuras misiones y desarrollar nuevas tecnologías.

La cápsula carece de esclusa de aire, por lo

que se despresurizará completamente para esta caminata, lo que requerirá que los cuatro miembros de la tripulación confíen en sus trajes para sobrevivir.

La tripulación será liderada por Jared Isaacman, el multimillonario director ejecutivo de la empresa de procesamiento de pagos Shift4 Payments y experimentado piloto, quien junto a Sarah Gillis, realizarán la caminata espacial fuera de la cápsula. La misión será su segunda incursión en el espacio, luego de liderar la primera misión Inspiration4 totalmente civil en orbitar la Tierra en 2021, organizada y financiada principalmente por él en asociación con SpaceX.

Respecto a la relevancia de enviar al espacio a personas que no sean necesariamente astronautas profesionales, Mejías explica que esto ayuda en primera instancia a tener una mayor diversidad de profesionales en el



#### **SIGUE** ▶ ▶

espacio. "Eso nos da distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintas habilidades y distintas capacidades que pueden ser súper útiles en misiones espaciales", comenta.

Típicamente los astronautas entrenados por agencias tradicionales como la Nasa son pilotos de la fuerza aérea o son ingenieros, etcétera. "Así le damos la oportunidad a un espectro más amplio de personas para habitar el espacio, para estar involucrados en misiones espaciales, lo que nos ayuda incluso a inspirar nuevas generaciones", complementa la astrónoma chilena.

Después de Polaris Dawn, Isaacman tiene dos misiones más planeadas en el marco del programa Polaris: otro vuelo en Crew Dragon seguido de un vuelo en Starship, el cohete de próxima generación de SpaceX en desarrollo, misiones para las que aún no hay fechas.

#### De alumna en práctica de SpaceX a astronauta

Gillis ha entrenado a astronautas y ahora se está convirtiendo en una de ellas. Se graduó de la Universidad de Colorado en Boulder con un título en ingeniería, comenzó como pasante en SpaceX en 2015 y ahora es la ingeniera sénior de operaciones espaciales de la empresa. Sus responsabilidades incluyen la capacitación de astronautas en seguridad y operaciones de vuelo.

Gillis, especialista en misiones de Polaris Dawn, ha entrenado a astronautas de la Nasa para varias operaciones, incluidas las misiones Demo-2 y Crew-1 de la Estación Espacial Internacional Dragon y la misión Inspiration4 en 2021.

Junto a Isaacman y Gillis, viajan Scott "Kidd" Poteet como piloto de misión, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y piloto de pruebas y Anna Menon, especialista de misión y oficial médica, ingeniera principal de operaciones espaciales en SpaceX, donde gestiona el desarrollo de las operaciones de la tripulación y se desempeña en el control de misión como directora de misión y comunicadora de la tripulación.

#### Los nuevos récords que espera romper la misión Polaris Dawn

La tripulación de Polaris Dawn aprovechará el máximo rendimiento del cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon para intentar alcanzar varios hitos en materia de vuelos espaciales comerciales.

Por una parte, volar más alto que cualquier misión Dragon anterior hasta la fecha y alcanzar la órbita terrestre más alta jamás alcanzada mientras se desplaza por partes del cinturón de radiación de Van Allen a una altitud orbital de 190 x 1.400 kilómetros desde la superficie de la Tierra, o más de tres veces más alta que la Estación Espacial Internacional. Esta será la altitud más alta de cualquier misión de vuelo espacial humano en más de medio siglo desde el programa



▶ La tripulación de Polaris Dawn intentará aprovechar al máximo el rendimiento del cohete Falcon 9 y la cápsula Dragon.

Apolo.

Por otra parte, la misión incluye intentar la primera caminata espacial financiada con dinero privado de la historia. Esto se llevará a cabo en una órbita elíptica de 190 x 700 kilómetros sobre la Tierra en los nuevos trajes espaciales EVA de SpaceX. Durante la caminata espacial, la tripulación realizará una serie de pruebas que proporcionarán los datos necesarios que permitirán a los equipos de SpaceX producir y escalar para futuras misiones de larga duración.

Asimismo, la misión se propone probar la comunicación satelital basada en láser utilizando enlaces ópticos entre la nave espacial Dragon y los satélites Starlink, "revolucionando la velocidad y la calidad de las comunicaciones espaciales", según informa Space X.

Finalmente, se realizarán casi 40 experimentos para investigación científica crítica diseñados para avanzar el conocimiento de la salud humana tanto en la Tierra como durante futuros vuelos espaciales de larga duración.

# Importancia de la misión

Según un artículo del portal The Conversation, escrito por Simonetta Di Pippo, directora del Laboratorio de Evolución de la Economía Espacial, Universidad Bocconi, hay muchas razones por las que se trata de una misión histórica, pero su ambición conlleva un cierto grado de riesgo.

La misión cuenta con el respaldo de la empresa SpaceX de Elon Musk y no hay astronautas profesionales entre la tripulación. A bordo de la misión vuelan un hombre de negocios, un piloto de combate y dos empleados de SpaceX. La misión representa una vía paralela emergente en los vuelos espaciales dos en comparación con las próximas misiones Artemis respaldadas por el gobierno estadounidense para que los humanos regresen a la Luna.

Está previsto que Gillis realice la caminata espacial, conocida formalmente como actividad extravehicular (EVA), junto con Isaacman. Por último, Anna Menon es especialista de misión y oficial médica del vuelo. Al igual que Gillis, es una empleada de SpaceX que dirige las operaciones espaciales y es directora de misión en la empresa.

La caminata espacial será un poco diferente al tipo que nos hemos acostumbrado a ver desde la Estación Espacial Internacional (ISS), donde normalmente dos astronautas saldrán al exterior mientras el resto de la tripulación permanece dentro de la estación presurizada.

La cápsula Dragon tiene una escotilla en lugar de una esclusa de aire. Esto significa que todo el interior de la nave espacial tendrá que despresurizarse y exponerse al vacío del espacio cuando Isaacman y Gillis salgan por la escotilla para realizar su paseo espacial a 700 kilómetros sobre la Tierra. Por lo tanto, los cuatro miembros de la tripulación recibirán soporte vital a través de trajes espaciales mientras se desarrolla la EVA.

La tripulación lleva trajes EVA diseñados por SpaceX que se utilizarán por primera vez en este vuelo. Son considerablemente más aerodinámicos que los que utilizan los astronautas de la Nasa a bordo de la ISS. El diseño del traje más antiguo de la Nasa, llamado Unidad de Movilidad Extravehicular, se ha mantenido prácticamente igual durante más de 40 años.

Sin embargo, el volumen de los trajes de la NASA se debe en parte a que tienen un sis-

orbitales que se financian con fondos priva- tema de soporte vital incorporado en una mochila. Por el contrario, durante la caminata espacial, Isaacman y Gillis recibirán soporte vital en sus trajes a través de tubos largos llamados umbilicales que están unidos a la cápsula.

# Objetivos ambiciosos

La importancia de la EVA de Polaris Dawn no se puede subestimar. Las caminatas espaciales han estado reservadas para los viajeros espaciales respaldados por el gobierno desde que Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano en salir de una cápsula espacial en la misión soviética Voskhod 2 en 1965. La primera caminata espacial realizada por una tripulación totalmente comercial es un momento clave en la historia de los vuelos espaciales.

Sin embargo, los ambiciosos objetivos de esta misión también la hacen algo peligrosa. Si bien todos los miembros de la tripulación son extremadamente capaces y han sido bien entrenados para esta misión, no hay astronautas profesionales a bordo que puedan asesorar. También es el primer vuelo espacial para tres de los cuatro miembros de la tripulación.

Dicho todo esto, Polaris Dawn es una iniciativa inspiradora. Hoy en día es habitual escuchar críticas a los viajes espaciales del tipo: "en lugar de ir al espacio, ¿por qué los ricos no donan parte de su dinero a los necesitados de la Tierra?"

Esta es la primera de tres misiones del Programa Polaris, financiado con fondos privados. A medida que se realicen más misiones comerciales, el costo del acceso a la órbita disminuirá, lo que ayudará a democratizar los vuelos espaciales, abriéndolos a quienes no son astronautas profesionales ni súper ricos.



## En qué lugar se cruzaron humanos con neandertales

Durante miles de años, los humanos y los neandertales compartieron el planeta, pero ¿dónde se encontraron por primera vez? Nuevos descubrimientos revelan el escenario donde estas dos especies dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad.

#### Josefa Zepeda

La idea de que los Homo sapiens y los neandertales, dos especies humanas diferentes, compartieron más que simples encuentros ha fascinado tanto a científicos como a entusiastas de la prehistoria. Durante décadas, los hallazgos genéticos y arqueológicos han demostrado que hubo mestizaje entre ambos grupos, pero una pregunta crucial ha permanecido sin respuesta: ¿dónde ocurrieron estos cruzes que han dejado huella en el ADN de millones de personas en la actualidad?

Para averiguarlo, un reciente estudio analizó de cerca la distribución geográfica de ambas especies que vivían en partes del suroeste de Asia y el sudeste de Europa en la época en la que se sabe que se unieron, durante el Pleistoceno tardío. Y dieron en el clavo.

Tras estudiar la distribución geográfica de los neandertales y los Homo sapiens durante ese período los investigadores redujeron la lista de posibles lugares a una sola región: los montes Zagros, en la meseta persa. En la actualidad, la cordillera se extiende desde Irán hasta partes del norte de Irak y el sureste de Turquía

#### Hace 120 mil años

Durante el Pleistoceno tardío, hace aproximadamente entre 120.000 y 80.000 años, la región de los montes Zagros se configuró como un corredor de biodiversidad y un refugio ecológico que propició el contacto entre neandertales y Homo sapiens. Esta cordillera, que se extiende desde Irán hasta el sureste de Turquía y el norte de Irak, sirvió como un cruce de caminos.

El estudio reciente revela que esta región no solo albergó a ambas especies, sino que también facilitó su interacción debido a las condiciones climáticas y ecológicas favorables de la época. A través de complejos modelos de nicho ecológico, los investigadores han podido reconstruir cómo era el entorno en el que ambos grupos vivieron, sugiriendo que la coincidencia geográfica no fue accidental.

Los montes Zagros, una barrera natural que separa el reino afrotropical del paleártico, sirvieron como puente entre los neandertales, que ya ocupaban Europa y el oeste de Asia, y los Homo sapiens, que migraban



►Homo sapiens y neandertales alguna vez convivieron en el planeta.

desde África hacia nuevas tierras.

El hallazgo de ADN neandertal entre el 1 y el 4 por ciento de los genomas de todos los humanos modernos no africanos es, quizás, una de las pruebas más convincentes de que estos encuentros ocurrieron. Sin embargo, ubicar con precisión los lugares donde estos intercambios genéticos tuvieron lugar ha sido un desafío.

Durante años, los científicos solo podían especular sobre las zonas de interacción basándose en la distribución geográfica conocida de ambas especies. Pero ahora, con las nuevas técnicas de modelado ecológico y análisis genético, se ha podido determinar que la región de los montes Zagros fue un área clave para el mestizaje entre neandertales y Homo sapiens.

Uno de los indicios más reveladores proviene de la cueva de Shanidar, ubicada en el norte de Irak, donde se han encontrado restos de neandertales en excelentes condiciones. Este sitio arqueológico es famoso por el llamado "entierro de flores", en el que un esqueleto de neandertal fue descubierto rodeado de polen, lo que sugiere que estos homínidos realizaban rituales funerarios complejos, algo que se creía exclusivo de los Homo sapiens. La riqueza arqueológica de la región, que incluye tanto restos de neandertales como de Homo sapiens, refuerza la hipótesis de que esta fue una zona de contacto crucial.

El hecho de que Homo sapiens y neandertales se cruzaran tiene importantes implicaciones para la comprensión de nuestra propia especie. Los fragmentos de ADN siguen influyendo en aspectos de nuestra biología y comportamiento, desde la susceptibilidad a ciertas enfermedades, como el COVID-19, hasta características físicas como la forma de la nariz o la tolerancia al dolor, señala el estudio.

El proceso de mestizaje no fue un evento aislado. Diversos estudios sugieren que hubo múltiples oleadas de interacciones entre ambas especies. La primera, hace aproximadamente 200,000 años, y la última, hace unos 40,000 años, poco antes de la desaparición de los neandertales. Sin em-

bargo, es durante el período conocido como el estadio isotópico marino 5 (MIS 5), entre 120,000 y 80,000 años atrás, cuando se cree que la mayor parte del mestizaje ocurrió.

Los montes Zagros no solo fueron un lugar de encuentro entre Homo sapiens y neandertales debido a su ubicación geográfica, sino también por sus características ecológicas únicas.

Durante el Pleistoceno tardío, esta cordillera experimentó cambios climáticos que la convirtieron en un refugio para diversas especies, incluidas ambas ramas humanas. Los estudios de modelado de nichos ecológicos indican que la biodiversidad de la región, junto con su topografía diversa, proporcionó las condiciones ideales para que ambas especies coexistieran.

Hoy en día, el mestizaje entre Homo sapiens y neandertales sigue siendo un tema de debate entre los científicos. Si bien sabemos que estos cruces ocurrieron, aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Fue este mestizaje un evento generalizado o estuvo limitado a ciertas regiones y momentos? ¿Cómo afectaron estos cruces a la desaparición de los neandertales?

Lo que sí es seguro es que el legado de estos encuentros sigue vivo en nuestros genes. La investigación genética continúa revelando cómo los fragmentos de ADN neandertal influyen en nuestra salud y comportamiento, desde la respuesta inmunológica hasta la adaptación al frío. Además, el estudio de estos cruces nos ayuda a comprender mejor cómo diferentes grupos humanos interactuaron y se adaptaron a los cambios climáticos y ecológicos a lo largo de la historia.

El descubrimiento de que los montes Zagros fueron un punto clave de interacción entre Homo sapiens y neandertales es solo el comienzo. A medida que los científicos continúan utilizando nuevas tecnologías, como los modelos de nicho ecológico y el análisis genético, es probable que se descubran más sitios de mestizaje y se obtenga una imagen más clara de cómo estos dos grupos interactuaron. Por ahora, los montes Zagros se destacan como un lugar de gran importancia para la historia de la humanidad, un lugar donde dos especies humanas diferentes se encontraron, se cruzaron y dejaron una huella imborrable en el ADN de millones de personas en todo el mundo.



## James Earl Jones, más allá de Darth Vader: el camino de una leyenda

El legendario actor, fallecido recientemente a los 93 años, se forjó una extensa y destacada carrera, entre el teatro, Broadway y Hollywood. Superando la tartamudez de su infancia, consiguió hacerse un camino como un solicitado actor, trabajando en producciones de diverso calado. Reconocido como la legendaria voz del villano de Star Wars, también puso su talento en producciones como Conan el bárbaro, La caza del octubre rojo, entre muchas otras.

SIGUE >>



► Al actor James Earl Jones, en 2011, se le concedió el Oscar honorífico, y en 1971 ganó el Globo de Oro por su rol en La gran esperanza blanca.



#### **SIGUE** ▶ ▶

#### Felipe Retamal

A los 8 años, James Earl Jones (Mississippi, 1931) no hablaba. Era por entonces un niño granjero tartamudo, que apenas sacaba el habla en la escuela rural de una sola aula a la que asistía en el condado de Manistee, Michigan. Allí se comunicaba escribiendo notas. La opción ante una timidez extrema y una niñez sin amigos.

"No importa la edad del personaje que interpreto", dijo Jones a Newsweek en 1968, "aunque interprete a Lear, esos recuerdos profundos de la infancia, esas furias, saldrán a la luz. Lo entiendo".

James Earl Jones, recientemente fallecido a los 93 años, vivió el temprano abandono de su padre, Robert Earl Jones, quien dejó el hogar para volverse boxeador y actor (años después incluso actuaron juntos). Luego, su madre se volvió a casar, pero decidió formar una nueva familia y dejó al niño a cargo de sus abuelos, John y Maggie Connolly. Pero aquel no era precisamente un hogar feliz. "Me crié con una abuela muy racista, que era mitad cherokee, mitad choctaw y negra", dijo Jones a la BBC en una entrevista de 2011. "Era la persona más racista e intolerante que he conocido".

Todo comenzó a cambiar en la secundaria. Un profesor descubrió su gusto por la poesía. Lo animó a escribir y a recitar un poema a diario ante sus compañeros. Poco a poco, comenzó a ganar confianza. James Earl Jones, ya hablaba.

Según él, ese fue el momento clave que permitió cimentar su camino hacia la actuación. "Creo que el simple hecho de descubrir la alegría de comunicarse fue lo que me preparó para ello", le dijo a New York Times en 1974. "En un sentido muy personal, una vez que descubrí que podía volver a comunicarme verbalmente, se convirtió en algo muy importante para mí, como recuperar el tiempo perdido, recuperar los años en los que no hablé".

"James Earl Jones es un personaje curioso. Es de la misma generación de Sidney Poitier y Harry Belafonte, pero alcanzó la fama más tarde. Esto se debe en parte a que privilegió durante mucho tiempo su carrera teatral a la cinematográfica y a que quizás, a diferencia de los mencionados, era medio inclasificable: un actor de color que tenía los ojos claros, pero que siempre se identificó con la herencia afroamericana de sus padres, ambos también mezclados", dice el crítico de cine de **Culto**, Rodrigo González.

A la manera de otros actores clásicos, las habilidades de Jones se pulieron interpretando obras del inmortal Shakespeare. En los primeros años sesenta, participó en montajes de títulos como Enrique V, Romeo y Julieta, Ricardo III y El sueño de una noche de verano. Precisamente, ese trabajo le abrió una oportunidad. En 1964 tuvo su primera chance en Hollywood en la sátira nuclear Dr. Strangelove o cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba, donde fue dirigido por el legendario Stanley Kubrick.

Fiel a su estilo obsesivo, Kubrick se convenció de su fichaje cuando lo vio actuar en una producción de Shakespeare. "George C. Scott estaba interpretando a Shylock cuando Kubrick vino a verlo", recordó en una entrevista en enero de 2014. "Yo también estaba en la obra, como el Príncipe de Marruecos, y Kubrick dijo: 'Yo también me quedo con el Negro'. No es lo que dijo en realidad, pero así es como me gusta expresarlo".

Ya hacia los setenta se convirtió en un solicitado actor. Fue en 1970 cuando logró notoriedad con su trepidante interpretación del boxeador Jack Jefferson, un personaje basado en el campeón, Jack Johnson, en La gran esperanza blanca. Ello le valió su primera nominación a los Oscar como Mejor Actor. Un logro nada menor, pues era el segundo afroamericano en obtener una nominación, tras Sidney Poltier.

"Creo que una de sus mejores interpretaciones -dice Rodrigo González-. Ahí fue el pesado pesado Jack Johnson, un auténtico púgil de los años 10 que se enfrentó al racismo campante de la época y se transformó en un ícono de la lucha por la igualdad. Fue el primer afroamericano que ostentó el título de campeón de peso pesado".

Años después pudo interpretar la voz de Darth Vader en Star Wars, un rol al que en principio no quería acreditar. Solo accedió en la tercera entrega de la saga original, El regreso del Jedi (1983). Por el trabajo se le pagó \$7.000 dólares. La última vez que puso la voz del célebre Lord Vader, fue en el spin off Rogue One: una historia de Star Wars.

Con los años, ese trabajo le dio gran notoriedad. Incluso, le permitió aparecer haciendo caceos en series, como The big Bang theory, donde se interpretó a sí mismo. De alguna forma se volvió un ícono pop, con trabajos para series como Los Simpson, además de grabar la voz corporativa de la cadena CNN. Su voz profunda retumba en el slogan "This is CNN".

La carrera de James Earl Jones fue más allá de Star Wars y de su posterior participación en El Rey León (1994) donde interpretó la voz de Mufasa. Fue el rey mago Baltazar en Jesús de Nazareth (1977); el sanguinario villano Thulsa Doom en Conan el bárbaro (1982); el rey africano Jaffe Joffer en Un príncipe en Nueva York (1988); el Almirante James Greer en La caza del octubre rojo (1990); el sacerdote sudafricano Stephen Kumalo en el drama sobre el apartheid Llanto por la tierra amada (1995); para su último papel, retomó a Jaffe Joffer en la secuela de Un príncipe en Nueva York (2021).

"Es indudable que su voz le otorgaba autoridad a todo lo que hacía y así es como Darth Vader o Mufasa son 50 por ciento voz y 50 por ciento expresión corporal. De hecho, si se hace el ejercicio de ver en youtube las filmaciones de Darth Vader con la voz del actor inglés David Prowse, que era quien se ponía el traje, da un poco de risa. Es algo aguda, juvenil y con acento cockney. Parece una parodia", dice Rodrigo González.

Para una carrera extensa, de no menos de 120 películas y 90 proyectos para televisión, tuvo un acotado reconocimiento. Se le concedió el Oscar honorífico en 2011, y en 1971, ganó el Globo de Oro por su rol en La gran esperanza blanca. También tuvo el premio honorífico del Sindicato de Actores, SAG, en 2008. Alguna vez recordó el consejo que le dio su padre actor, en sus inicios. "Si quieres dedicarte a este negocio, tienes que hacerlo porque te encanta, no porque te hará rico o famoso. Ese fue el mejor consejo que me pudo dar".

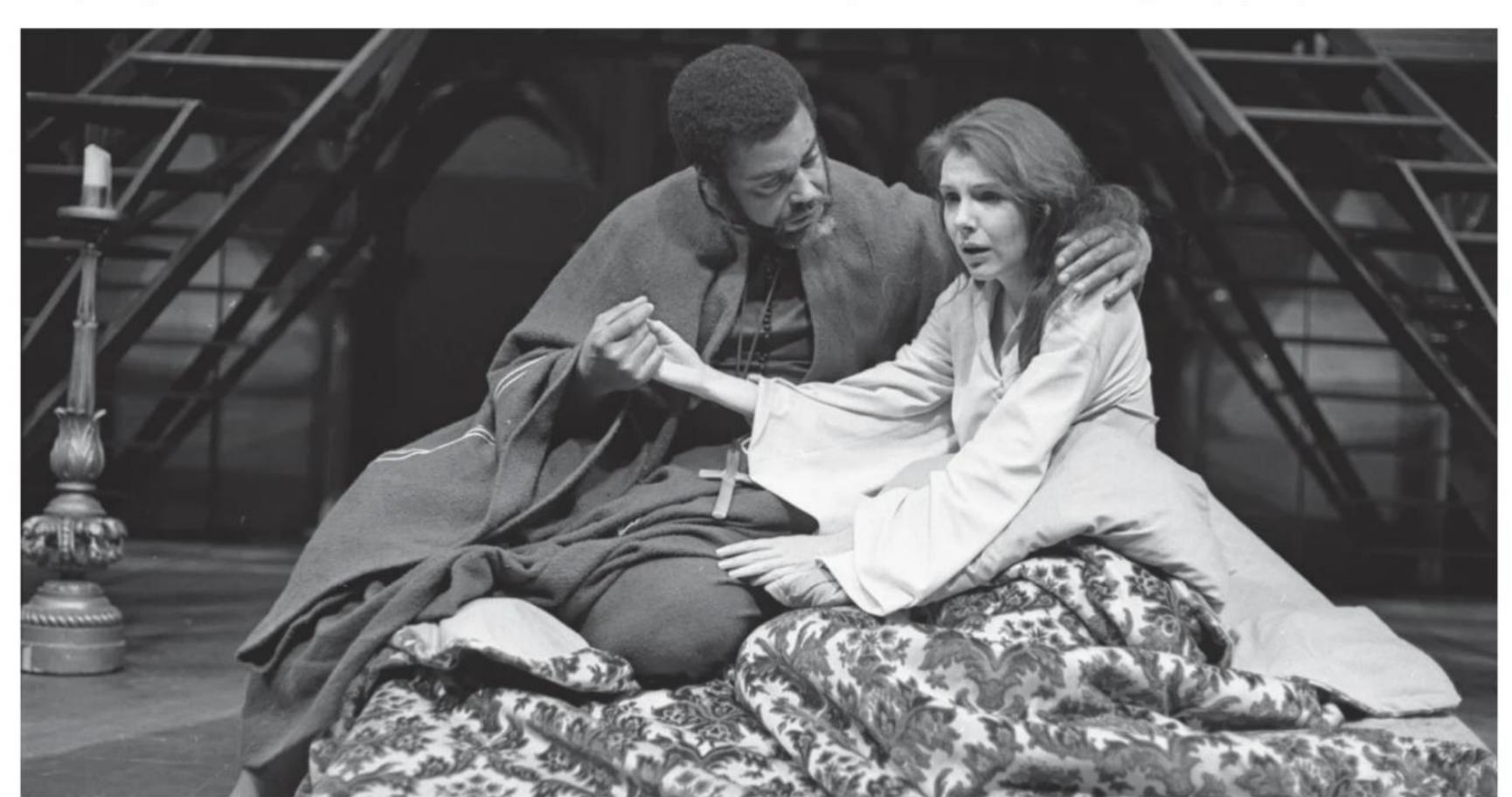

▶ De no menos de 120 películas y 90 proyectos para televisión, el actor estadounidense tuvo un acotado reconocimiento.



► Manel Loureiro (48), escritor y abogado español.

## Manel Loureiro, escritor español: "Yo concibo la literatura como diversión, como entretenimiento, como evasión"

Cuando la tormenta pase, se llama lo último del escritor español Best Seller. De paso por Chile, habló con Culto sobre la novela, cómo fue el paso de ser abogado a un escritor de éxito y por qué cree que los thrillers le gustan tanto a la gente.

#### Pablo Retamal N.

Ya lo dijo Juan Luis Martínez, "Los pájaros cantan en pajarístico". Siguiendo esa línea, los médicos hablan en medicatístico, y los abogados en abogadístico. Y un buen día ese pesado lenguaje abogadístico terminó por aburrir a un abogado español, Manel Loureiro (49) quien simplemente decidió dejarlo atrás y lanzarse al vacío a por su verdadera pasión. "Recuerdo exacto el día que empecé a escribir. Empecé el 30 de diciembre del 2005 porque es el día que yo cumplía 30 años. Yo notaba que necesitaba escribir algo que no fuese la literatura jurídi-

ca, que era la que formaba parte de mi vida, que me estaba asfixiando, porque es muy rígida, es muy técnica. Aquello que empecé a escribir se transformó en un blog, que se transformó en un fenómeno viral, que se transformó en un éxito, que a su vez se transformó en un bestseller, que a su vez se empezó a aprender en un montón de países y en un montón de idiomas de todo el mundo y me fue arrastrando", recuerda el mismo Loureiro en charla con **Culto**.

Luego ese arrastre hizo que en el 2011, Loureiro tomara una decisión radical. "Me di cuenta que no podía mantener esas dos profesiones de manera simultánea por un sencillo motivo, porque cada vez divergían más, cada vez me exigía más tiempo la escritura y me di cuenta de que yo iba a acabar cometiendo un error, un error en mi trabajo como abogado que iba a pagar algún cliente. Entonces me engañé a mí mismo y decidí que me iba a tomar un año sabático, que iba a descansar para dedicarme solo a escribir. Al acabar ese año sabático dije: 'Oye, va bien, vamos a prorrogarlo más'. Otro año sabático".

"Al terminar el segundo año sabático y a punto de empezar el tercero, me di cuenta de que ya no había posibilidad de un tercer año sabático, que realmente cada vez estaba dejan-

do más atrás mi antigua profesión de la que cada vez me olvidaba más cosas, de la que había dejado de aprender un montón de cosas, porque sabes que es una profesión que está en permanente de formación. Había cruzado una línea y ya no había vuelta atrás. Me vio vértigo al principio, pero un vértigo relativo porque ya era el año 2012, ya llevaba muchos libros a mis espaldas, ya vivía de la escritura".

Así, Loureiro -oriundo de Pontevedra, Galicia- comenzó una carrera como escritor de thrillers, lo que lo ha consolidado como un autor best seller. La última de ellas, la no-



#### SIGUE >>

vena de su carrera, se llama Cuando la tormenta pase (Planeta) y vino a presentarla a Chile, entre otras instancias, en la Cátedra Abierta en Homenaje a Roberto Bolaño, donde estuvo este lunes.

En sus páginas, Loureiro cuenta la historia de Roberto Lobeira, un periodista y escritor quien llega a la gallega isla de Ons para aislarse y escribir una novela. Lo sorprende una tormenta, lo deja aislado, y sin querer, se ve envuelto en las intrigas y querellas entre sus habitantes. Básicamente entre dos familias, los Freire y los Docampo. "Esta historia surge de una pequeña obsesión que tenía hacía tiempo, que es que me fascinan los pequeños conflictos rurales. Es decir, esas historias de esas tensiones que surgen en los sitios apartados y que normalmente se mantienen en un estado latente hasta que de repente pasa algo que explote -señala Loureiro-. Seguramente aquí en Chile también se conoce esa expresión de pueblo pequeño, infierno grande, que si tú y yo vivimos en una gran ciudad y nos llevamos mal, con no cruzarnos lo tenemos muy fácil, pero en un sitio pequeño la cosa es diferente, porque el roce continuado lo que hace es reavivar esos rescoldos de rencor".

#### ¿Conocía la isla de Ons?

Yo ya la conocía, por supuesto. La isla de Ons es un lugar muy peculiar. Es un sitio que está ubicado frente a las costas gallegas, es una isla atlántica y como todas las islas atlánticas es verde, es húmeda, es fría, está agotada por las olas, pero que tiene una peculiaridad. En verano es un destino turístico de primer orden, todos los días llegan miles de personas allí, pero en invierno, en invierno la cosa cambia por completo. El único muelle de la isla es muy estrecho y entonces las tormentas invernales lo que hacen es que los barcos no puedan amarrar y la isla quede incomunicada con el continente. Sólo quedan unas 30 personas allí viviendo en invierno en unas condiciones muy extrañas, porque no son propias del siglo XXI, están incomunicados. Yo ya había estado allí, había estado en verano, me había fascinado aquel sitio, tiene uno de los últimos faros habitados de Europa y de repente me di cuenta que era el escenario perfecto para contar esta historia, porque además la isla tiene un montón de tradiciones, de leyendas y de misterios que generaban el entorno perfecto para acabar de adoptarle de todo el aura de misterio. Es decir, tiene todos los elementos que permiten construir un buen thriller que atrape al lector.

#### ¿Cómo fue el proceso de escritura?

Fue muy orgánico. Tenía muy clara la historia. Antes de ponerme a escribir, yo personalmente me fui a la isla en pleno invierno, pedí un permiso especial a las autoridades, que son las que gestionan el faro, para que me permitiesen ir allí en pleno invierno. Eso ahora forma parte de un parque natural. Es una experiencia bastante impactante, después de coger todos los elementos que me hacían falta, lo único que tenía que hacer era construir una historia.

¿Y cómo fue la experiencia de estar en la isla?

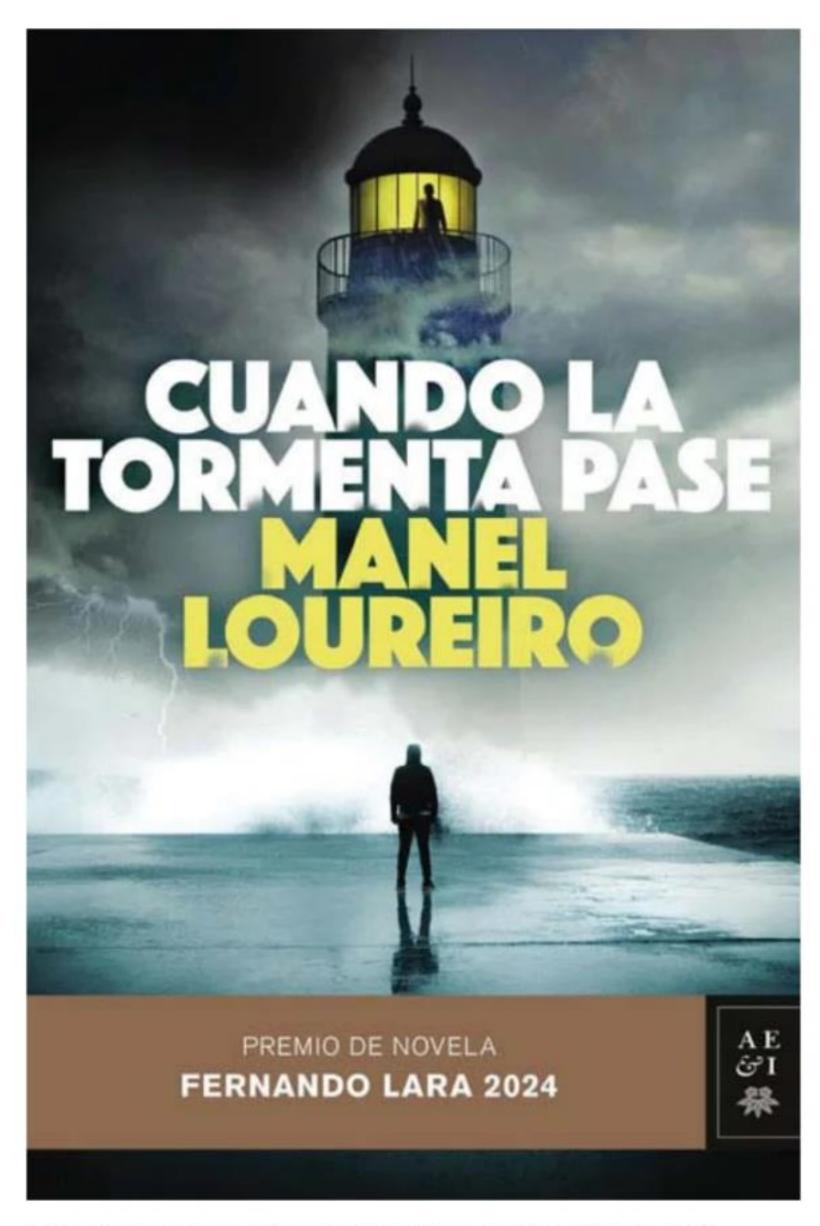

Cuando la tormenta, del escritor Manel Loureiro, fue publicado por la editorial Planeta.

Fue desconcertante. Primero, porque la isla en invierno es un lugar ciertamente inquietante, un sitio que está pensado para que haya miles de visitantes cuando se queda vacío, te sientes un poco como el último guisante de la lata. Tú imagínate, tú ponte en mi situación, imagínate en una isla donde tendría que estar todo lleno de gente y no hay nadie. Si tú vas caminando durante horas y no te encuentras a prácticamente nadie. De hecho, yo encontré la respuesta a esa pregunta que se formula de manera retórica tantas veces ¿qué te llevarías a una isla desierta? Yo ya sé la respuesta, por lo menos la mía: yo me llevaría gente. La sensación, de verdad, la sensación de estar solo cuando no quieres estar solo es muy agobiante. Después también descubrí que, por ejemplo, el faro, que está en lo alto de la isla es un sitio que está cargado de energía, porque es un lugar que tiene varios siglos de historia. Tiene una biblioteca maravillosa. Imagínate toda una habitación con las paredes llenas de libros, con una ventana enorme

abierta a un acantilado donde las olas del Atlántico rompen con fuerza un par de silones orejeros y una chimenea rompiendo. Bueno, pues eso es lo que estaba allí. Y esa biblioteca era el producto de sucesivas generaciones de fareros que a lo largo de los siglos habían estado allí y habían ido dejando los libros. Imagínate la mezcla de estilos, la mezcla de géneros, la mezcla, bueno, un sitio extraño, la verdad. Todo eso sirve para crear un espacio muy, muy especial.

#### Al igual que Roberto, ¿también se aísla para escribir una novela?

No. Yo necesito escribir en mi espacio donde trabajo, en mi estudio en mi entorno, en definitiva. La idea había surgido aproximadamente un año antes, en verano. Había estado en aquella isla, en verano. Y de repente, en medio de la noche, rodeado de la oscuridad más absoluta, porque la isla en invierno no tiene electricidad, es decir, la electricidad está racionada, se queda a oscuras. Y yo, allí en medio de la noche, de repente yo veía a lo lejos brillando en la distancia las luces del continente. Podría ver esa delicada línea de perlas brillantes que es el alumbrado público, las luces de algún coche pasando y de repente yo fui consciente de que yo podía verlos a ellos, pero ellos no me podían ver a mí. Era realmente como si estuviesen en la Luna, porque no podía llegar allí aunque quisiera. Y fue ese momento de darme cuenta de que estaba en un lugar extrañamente remoto y aislado en el corazón de Europa, a la vista de todo el mundo, en un lugar donde podía pasar cualquier cosa sin que nadie se enterase.

#### ¿Y cuánto de usted tiene Roberto?

Tiene una parte, evidente, porque dicen que los escritores al final utilizamos como referencia aquello que conocemos. Roberto es escritor, como yo, tiene una antigua profesión que está dejando o que ha dejado a sus espaldas, como he hecho yo, y es muy obsesivo en la fase final de su escritura. Pero ahí terminan los parecidos, porque Roberto es periodista. Y entonces, como todos los periodistas, le encanta preguntar y repreguntar y volver a preguntar. Y esa curiosidad, esa necesidad casi imperiosa de saber el porqué de las cosas, es cuando llegas a un sitio que es potencialmente explosivo, que está todo a punto de volar por los aires con dos familias que se odian y hay una tensión a punto de desatarse, pues a lo mejor no es la mejor estrategia.

#### ¿Por qué cree que a la gente le gustan los thrillers?

Yo creo que es porque es el elemento perfecto o el vehículo perfecto para conseguir una cosa que es fundamental: que es que la literatura sea divertida. Yo concibo la literatura como diversión, como entretenimiento, como evasión. Leer tiene que ser divertido. Leer tiene que ser algo que suponga la suspensión de la incredulidad. Cuando tú estás leyendo un libro o cuando estás viendo una película o una serie, tú sabes que es mentira, sabes que lo que estás leyendo se lo ha inventado alguien y que lo que estás viendo en la pantalla es una película, es un señor o una señora actuando. Pero nuestro cerebro es muy curioso, estamos programados para contar y para que nos cuenten historias, nuestro cerebro desconecta y aceptamos que eso que estamos viendo, que sabemos que es ficción es real. Y cuando eso sucede y te absorbe, es cuando te caes dentro de un libro. Sabes esa sensación de que pierdes la noción del tiempo, de que estás leyendo y lo único que te importa es lo que está sucediendo dentro del libro, dentro de esta película. El thriller es el elemento perfecto para conseguir eso, por su propia dinámica, por su propio ritmo, por sus propios giros, por sus propios momentos de suspense. El thriller es el vehículo perfecto para conseguir tener al lector sentado en el borde de la silla, pasando páginas sin poder parar hasta llegar al final, que se engañe a sí mismo, sabes que diga eso de venga, voy a leer solo dos páginas más por hoy y lo dejo. Si consigues que pase eso, si consigues ese nivel de inmersión, la experiencia es maravillosa.





La seguridad de elegir bien



#### CHILE BOLIVIA

Chile: G. Arias; M. Isla, M. Catalán, P. Diaz, G. Suazo; E. Pulgar; D. Osorio (60', G. Tapia), C. Palacios, V. Dávila (60', J. Meneses); E. Vargas y B. Brereton (34', V. Pizarro). DT: R. Gareca.

Bolivia: C. Lampe (45', G. Viscarra); D. Medina, L. Haquin, M. Suárez, J. Sagredo; M. Terceros (68', Y. Rocha), R. Matheus (90'+3', H. Cuellar), E. Vaca, G. Villamil, R. Fernández; y C. Algarañaz. DT: O. Villegas.

Goles: 0-1, 13', Algarañaz, define solo tras pase de Fernández; 1-1, 39', Vargas, aprovecha la caída de Lampe y anota; 1-2, 45'+1', Terceros, remata tras centro atras de Fernández.

Árbitro: J. Benítez (PAR). Amonestó a Díaz, Pulgar, Catalán, Suazo (CHI); Matheus, Suárez, Fernández (BOL).

Estadio Nacional. Asistieron 23 mil personas, aprox.

#### Carlos Tapia

¿Cómo se puede explicar lo sucedido en Ñuñoa, una tarde de septiembre en el 2024? Un papelón. Un partido nefasto. Una actuación para el olvido. Un esperpento. Cualquier calificativo entra para definir uno de los partidos más horribles de la selección chilena en la era moderna. Perder como local ante Bolivia (1-2), por las Eliminatorias al Mundial, es un golpe bajo y extremadamente fuerte.

La Selección sabía que no tenía margen. Había que ganar y, en lo posible, de manera holgada por la diferencia de goles. Además de la excursión poco fructífera por Buenos Aires, estaba el peso de redimirse ante el peor arranque histórico en Clasificatorias y una racha de siete partidos oficiales sin anotar. A priori, enfrentar a la Verde, uno de los elencos más débiles del continente, era la oportunidad ideal para volver a ganar y reinsertarse en la pelea (la última victoria boliviana como visitante, en Eliminatorias, había sucedido hace 31 años).

Ante la necesidad de una victoria, Ricardo Gareca cedió a sus principios. Se decidió a cambiar el esquema (4-1-3-2), con dos en ataque, movimientos en el mediocampo y defender casi mano a mano, soltando a los laterales. La apuesta no resultó. Rememorando épocas oscuras, como aquella fatídica ruta hacia Corea-Japón 2002, el primer tiempo de la Selección fue sencillamente espantoso. Ni siquiera el afortunado empate de Eduardo Vargas cambió la brújula de un equipo que exhibió una peligrosa falta de actitud. Como que no se hizo patente el axioma: no había margen de error.

Apenas arrancó el duelo, se vio la propuesta pragmática de Bolivia, haciendo tiempo desde el comienzo. Chile se posicionó arriba, con el control de la pelota, siendo Carlos Palacios el enlace (el encargado, en el papel, de generar los nexos ofensivos). El punto es que ese posicionamiento en campo rival no significaba ser profundo ni hacer figura a Carlos Lampe.

La primera estocada boliviana sucedió en los 13 minutos, con el gol de Carmelo Algarañaz, definiendo tras el pase de Roberto Fernández. Una de las claves del juego fue que la visita aprovechó la espalda de Mauricio Isla. Así llegaron los goles. Con esto, los nervios fueron carcomiendo al equipo nacional. Una especie de bloqueo, en las piernas y en la cabeza.

Gareca, desnudando que el dibujo no convencía, reordenó las piezas: Dávila, más cerca de Pulgar, y Brereton, abierto por la izquierda. El



► A pesar de la derrota, el delantero Eduardo Vargas terminó con su sequía goleadora en la Roja.

# Chile se pone rojo de vergüenza: la Selección de Gareca sufre una derrota histórica ante Bolivia

Una de las jornadas más lamentables en la historia de la Selección. Una pérdida 1-2 con los altiplánicos, en un Estadio Nacional a medio llenar, complica de sobremanera las opciones de llegar a la Copa del Mundo. Y, por cierto, ponen en una incómoda posición al entrenador.

| POS. | EQUIPOS                                             | PT        | 1   | G | E | DIF |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|---|---|-----|
| 1    | Argentina                                           | 18        | 8   | 6 | 0 | 8   |
| 2    | Colombia                                            | 16        | 8   | 4 | 4 | 4   |
| 3    | Uruguay                                             | 14        | 7   | 4 | 2 | 8   |
| 4    | Ecuador                                             | 11        | 8   | 4 | 2 | 2   |
| 5    | Brasil                                              | 10        | 7   | 3 | 1 | 2   |
| 6    | Venezuela                                           | 9         | 7   | 2 | 3 | -1  |
| 7    | Bolivia                                             | 9         | 8   | 3 | 0 | -5  |
| 8    | Paraguay                                            | 6         | 7   | 1 | 3 | -2  |
| 9    | Chile                                               | 5         | 8   | 1 | 2 | -8  |
| 10   | Perú                                                | 3         | 8   | 0 | 3 | -8  |
|      | r<br>ombia <b>2-1</b> Argen<br>e <b>1-2</b> Bolivia | tina      |     |   |   |     |
| Ecu  | ador <b>1-0</b> Perù                                |           |     |   |   |     |
| And  | oche Venezuela                                      | vs. Urugu | ıav |   |   |     |

control del balón se volvía insulso, sin sustancia. Y tampoco remataba desde afuera, ante el alto tráfico de jugadores por el medio de la cancha. En los 32', Eduardo Vargas recibe un pase, se acomoda y termina en el suelo. No remata. Eso era Chile.

#### Ben, el sacrificado

La cara de Ben Brereton era elocuente. Fue el sacrificado ante la falta de fútbol de una Selección absolutamente extraviada. El DT metió a Vicente Pizarro por el chileno-inglés, para volver al 4-2-3-1 tradicional. A la Roja no le sobran los jugadores que militan en las grandes competencias. Por eso, resulta inentendible que el cambio fuese el delantero del Southampton y no Darío Osorio, quien tuvo una bajísima presentación. Estaba llamado a resaltar y se escondió.

El 1-1 de Vargas llegó por algo fortuito. Lampe se traba en la cancha y le deja en bandeja el balón al delantero chileno, quien solo debe avanzar unos pasos y definir con la portería a disposición. Después de siete partidos, la Selección convertía en un juego oficial. De la forma más insólita, la Roja volvió al partido. Eso parecía. Bolivia alegó por el fair play. El golero salió gravemente lesionado.

Otra muestra de la escasez de jerarquía dice relación con que la visita retomó la ventaja casi al instante. Apenas duró el 1-1 y Miguel Terceros convirtió el segundo, repitiendo la dosis: Fernández avanza con libertad por su franja (a la espalda de Isla) y cede atrás. A punta de contragolpes, Bolivia liquidaba a una Roja demasiado frágil. Sin alma.

¿Qué se podía esperar en el complemento? La remontada no llegó. A la falta de carácter, se sumó la nula rebeldía ante la adversidad. Todo era muy tibio. Vargas, el regalón de Gareca, seguía en la cancha, mientras que el cuerpo técnico mandó a Jean Meneses y Gonzalo Tapia, como revulsivo, en lugar de Dávila y Osorio, que no aparecieron. El ojo del Tigre ni se asomó. Muy mala lectura del partido. Todo lo contrario con Óscar Villegas.

Un atisbo de ilusión, para empatar, llegó en los 82' por la sanción de un penal por una supuesta mano de Medina. Pero el árbitro Juan Benítez recurre al VAR y anula la acción. En efecto, el balón le dio en la cara al zaguero. Fue de esos típicos partidos en los que nada sale. Nada de nada. De la ilusión a la desazón. Sin fútbol, actitud, ni corazón. Sólo queda encomendarse a alguna deidad.

## La condena del Tigre a Ben que le valió las pifias

Ricardo Gareca sacó al delantero a los 35 minutos frente al mal juego que exhibía la Roja. El futbolista se vio afectado.

#### Christian González, Daniel Bustos y Lucas Mujica

La imagen era evidente: Ben Brereton totalmente desconsolado en el banco de suplentes, siendo alentado por el tercer arquero, Lawrence Vigouroux. El delantero del Southampton esperaba que esta fuera su gran jornada. Ricardo Gareca, por primera vez, le daba una oportunidad que se avizoraba como real, ya que entraba como titular. Sin embargo, el plan inicial del Tigre estuvo muy lejos de funcionar, y el nacido en Reino Unido fue quien pagó las consecuencias.

En el minuto 13, Carmelo Algarañaz anotó la apertura de la cuenta para Bolivia, en el duelo ante Chile en el Estadio Nacional. Producto de esto, el ex DT de Perú tomó la drástica decisión. A los 35 minutos, con el partido en 0-1 todavía, el adiestrador cambió el esquema. El Tigre sacó al jugador de la Premier League e hizo ingresar a Vicente Pizarro. De esta forma, volvió al plan inicial que había trabajado durante la semana, con Eduardo Vargas en el centro del ataque, Víctor Dávila y Darío Osorio por las bandas, Carlos Palacios como enlace y el futbolista de Colo Colo como volante mixto, acompañando a Erick Pulgar en la mitad.

Ben abandonó el césped evidentemente afectado. La decisión despertó a un apagado público en el reducto de Ñuñoa, quienes comenzaron a pifiar a entrenador de la Roja. El ariete había sumado apenas 11 minutos en la derrota 3-0 contra Argentina, en Buenos Aires. Todo esto, pese a ser el único futbolista chileno en la liga más importante del planeta. Y donde marcó cinco goles en el primer semestre del año.

Pese a estar notablemente afectado. Brereton tuvo algunas consideraciones. Por ejemplo, no dudó en saludar al DT cuando se realizó la modifica-



► El delantero Ben Brereton fue sustituido por el volante Vicente Pizarro.

ción. Luego, cuando Eduardo Vargas anotó el polémico 1-1, se paró a felicitar a su compañero. Le dio un abrazo. Aun así, en el banco de suplentes se le veía al borde de las lágrimas. Una situación que no cambió ni siquiera en el complemento.

#### Cambio al plan original

El ingreso de Brereron fue la principal novedad en la antesala del compromiso ante Bolivia. En el proceso de Gareca, el delantero acumulaba apenas 111 minutos en siete partidos. Hasta el domingo, el estratega había probado diversas formaciones. En ninguna estaba el atacante nacido en Inglaterra. Hasta 48 horas antes del compromiso, la formación era con Gabriel Arias; Mauricio Isla, Matías Catalán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Vicente Pizarro, Carlos Palacios; Darío Osorio, Eduardo Vargas y Víctor Dávila. Pero el Tigre prefirió cambiar el esquema y probar con Turboman y el británico-chileno como dupla.

De hecho, en la semana anterior, el Tigre se había referido a la situación del ariete, insinuando que confía en él y que el tema del idioma, uno de los elementos que fue clave en su primera exclusión, ya no era tema. "Que hable mejor español yo creo que es bueno. Es bueno para él, para todos nosotros, pero eso no condiciona su convocatoria. Él está bien, todos están bien, veo bien a los muchachos", señalaba el entrenador. Más allá del discurso, a todas luces no es su predilecto.

Una situación, por ejemplo, totalmente opuesta a la de Eduardo Vargas, quien, pese al gol, estuvo lejos de recordar a sus mejores tiempos. Gareca sigue confiando plenamente en el futbolista del Atlético Mineiro. El perfil del entrenador, uno de la vieja escuela lo lleva a respetar el currículo del atacante. Cuando llegó a la Roja lo fijó como el '9 que pretendía, desoyendo los informes que hablaban de su bajo rendimiento. La lógica del DT era poder recuperarlo. El resurgimiento no ha llegado. En la Roja dicen que el apego del entrenador a la figura de Turboman raya en la obsesión.

## La pésima tarde de Catalán y el poco peso de Osorio marcan el desastre

La mala planificación del entrenador terminó en un pésimo resultado para la Roja y muchos jugadores no estuvieron a la altura en una noche catastrófica.

#### Carlos González Lucay

Gabriel Arias: una tarde ingrata. En las dos primeras llegadas bolivianas le convirtieron. Eso sí, sin mayor responsabilidad.

Mauricio Isla: se proyectó ofensivamente, pero defendiendo tuvo muchos problemas. En el segundo gol boliviano queda mal ubicado y posteriormente no logra llegar al cierre ante la arremetida de Terceros.

Matías Catalán: quedó varias veces a mano con los delanteros bolivianos, debido a la propuesta chilena. El balón lo sobró en el pelotazo que generó el primer gol de Bolivia. En el segundo también quedó mal parado y en el retroceso no logró interceptar a Roberto Fernández. Tuvo el empate en el segundo tiempo, pero Vizcarra estuvo notable para evitarlo. Además, quedó suspendido ante Brasil.

Paulo Díaz: no tuvo un buen desempeño. En el segundo tanto quedó mal ubicado y no logró tomar ninguna marca. Tuvo el empate sobre el final. Además, quedó suspendido por amarillas para el duelo ante el Scratch. Baja presentación.

Gabriel Suazo: ofensivamente intentó, pero estuvo poco preciso en la marca. En el segundo gol boliviano, Terceros le gana la espalda y se mete en el área, provocando un gol donde falló el bloque defensivo completo.

Erick Pulgar: perdió la pelota que genera el contraataque que terminó en el gol bolivia-

no. Estuvo poco preciso en la entrega y se vio constantemente superado. Recibió amarilla y quedó suspendido ante Brasil.

Carlos Palacios: solo chispazos de buen nivel. Se esperaba mucho más de él tras lo mostrado ante Argentina, pero no logró desequilibrar y se vio poco fino habilitando.

Darío Osorio: malas decisiones, poco protagonismo y una preocupante falta de actitud en la cancha que no ayudó mucho a la Roja. Fue reemplazado a los 60.

Víctor Dávila: mostró muy poco, intentó colaborar retrocediendo. No fue su mejor noche y terminó siendo sustituido.

Eduardo Vargas: estuvo algo más participativo; aprovechó una grave lesión de Lampe para robarle la pelota y anotar el 1-1. En el comienzo del segundo tiempo tuvo un cabezazo que pasó cerca del palo, pero sigue lejos de ser aporte.

Ben Brereton: fue el que más se movió en ataque, el que más se asoció y colaboró en la recuperación. Sin embargo, Gareca en una decisión caprichosa e inentendible lo sacó a los 35 minutos.

Vicente Pizarro: ingresó para colaborar con Pulgar en la contención. Tuvo un cabezazo en el travesaño, probó de distancia y se vio bastante criterioso con el balón. El mejor de Chile.

Gonzalo Tapia: mostró velocidad y actitud apenas pisó la cancha. Rescatable.

Jean Meneses: no fue la solución ofensiva.



► El éxito de Chile es parte del pasado y ahora la Selección debe remar desde atrás en busca del gran objetivo de la era que encabeza Ricardo Gareca: un cupo en el Mundial 2026.

#### Otra muestra de la realidad de la Roja

## El contraste de las ligas que más aportan a cada selección

**Escaneando** las convocatorias de los 10 elencos de la Conmebol, para esta fecha doble de Clasificatorias, quedan al desnudo las grandes diferencias entre las selecciones que son las animadoras y las que están rezagadas, entre ellas la chilena. De los 26 nombres disponibles para Gareca, siete juegan en el Torneo Nacional.

#### Carlos Tapia

No es ninguna novedad señalar que el presente del fútbol chileno es complejo. Y la Selección no escapa de aquello. Las mieles del éxito son parte del pasado y ahora la Roja debe remar desde atrás en busca del gran objetivo de la era que encabeza Ricardo Gareca: un cupo en el Mundial 2026. El hecho de que apenas cinco jugadores nacionales estén en las cinco grandes ligas europeas (donde juega la elite internacional) y que, después de 20 años, no haya representación local en la Champions League (la mejor competencia del mundo) es una evidencia que salta a la vista.

Otro aspecto que da cuenta del rostro desmejorado del combinado nacional dice relación con la convocatoria del entrenador. ¿Dónde está mirando el Tigre para elaborar la lista? ¿Qué ligas mandan en la nómina de la Selección? Las comparaciones (odiosas) marcan los matices de inmediato. Para la Copa del Mundo de Brasil 2014, 15 de los 23 citados por Jorge Sampaoli militaban en Europa, y 12 de ellos en los campeonatos grandes del Viejo Continente (particularmente en España, Italia e Inglaterra). Diez años después, el panorama es radicalmente distinto.

Considerando los cambios y los llamados posteriores, al día de hoy Gareca cuenta con 26 futbolistas. De ese total, 18 militan en torneos de América. ¿Cuál manda? El torneo local. El vilipendiado y acontecido Campeonato Nacional es el que aporta con más jugadores para esta doble fecha de Clasificatorias. Son siete: cinco de Colo Colo (Brayan Cortés, Mauricio Isla, Vicente Pizarro, Carlos Palacios y Esteban Pavez) y dos de Universidad Católica (Eugenio Mena y Gonzalo Tapia).

Tomando la convocatoria original del DT para los juegos ante Argentina y Bolivia, el que aportaba más era el fútbol transandino, precisamente con siete jugadores, pero la baja de Bruno Barticciotto (por lesión) cambió los guarismos.

De todas maneras, la presencia de los "argentinos" sigue siendo importante, con seis: Gabriel Arias (Racing), Felipe Loyola (Independiente), Matías Catalán (Talleres), Paulo Díaz (River Plate), Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría (Huracán). Luego aparecen los que juegan en Brasil, que son cuatro: Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Erick Pulgar (Flamengo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro) y Jean Meneses (Vasco da Gama). Los 18 que juegan en ligas de América se completan con Claudio Baeza, del Toluca de México.

Por contraparte, Europa contribuye con poco más del 30% de la lista. De los ocho "europeos", apenas tres juegan en las ligas top: Gabriel Suazo (Ligue 1), Ben Brereton (Premier League) y Guillermo Maripán (recién llegado a la Serie A). Después hay dos en el Championship inglés (Marcelino Núñez y Lawrence Vigouroux), dos en Rusia (Thomas Galdames y Víctor Dávila) y uno en Dinamarca (Darío Osorio). Esta es la fotografía del momento.

#### El resto del continente

Además de Chile, Bolivia y Perú también cuentan con la mayoría de su convocatoria jugando en el campeonato local. Precisamente son dos rivales directos de la Roja para optar por el sexto cupo (o el repechaje). Otra señal.

En el caso de la Verde, que enfrenta al combinado nacional este martes, 17 de los 27 nominados por el DT Óscar Villegas juegan en el campeonato boliviano. Dos son los clubes que contríbuyen más a los altiplánicos: Bolívar y Always Ready, cada uno con seis elementos. En el caso del segundo mencionado, cabe considerar el cambio de localía de Bolivia, yéndose a jugar a El Alto, donde es local Always Ready, a 4.150 metros de altitud.

Por su parte, la selección peruana de Jorge Fossati tiene 11 nominados del torneo local, de los cuales seis pertenecen a Universitario de Deportes, club al que dirigió el experimentado técnico uruguayo antes de asumir en la Bicolor.

Las potencias sudamericanas exhiben una realidad muy opuesta. Ahí mandan las grandes competencias. Por ejemplo, Brasil. De los 23 que tiene Dorival Júnior, ocho pertenecen a la Premier League. Lo sorprendente es que dos juegan en el Wolverhampton, un equipo menor en la liga: André y Joao Gomes. En Colombia, subcampeón de la Copa América, también es la Premier la liga que más aporta (6). Mientras que en la selección argentina, ocho de los 28 futbolistas que tiene Lionel Scaloni militan en LaLiga de España. El Atlético de Madrid aporta con cinco: Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso.

## El Deportivo

#### Edición papel digital



▶ El atacante Enner Valencia marcó la apertura del Tri.

#### Rodrigo Fuentealba

**ECUADOR** 

PERÚ

Ecuador volvió a ponerse en carrera para llegar a la Copa del Mundo de 2026. El equipo del Guayas venció por la cuenta mínima al colista equipo de Perú y sumó 11 puntos para ponerse cuarto, al menos momentáneamente.

De paso, le dio una mano a la Roja en el fondo de la tabla de posiciones, después de que el equipo de Gareca cayera en Santiago por 2-1 ante la revitalizada Bolivia.

Desde el comienzo, quedaron establecidas las intenciones de uno y otro adversario. El estreno de Sebastián Beccacece en el equipo tricolor generó muchas y los peruanos parecían el rival propicio para iniciar el despegue.

Pero el técnico del Rímac, el uruguayo Jorge Fossati tomó sus recaudos. Defendió con una línea de cinco jugadores en el fondo y cerró los espacios a las rápidas transiciones de los locales.

Escenario que obligó al local a intentar desde la media distancia. A los 6', un largo tiro de John Mercado se fue por muy poco. Cuatro minutos más tarde, los del Guayas aprovecharon una mala salida del rival, pero el potente remate de Kendry Páez fue repelido en la línea por el golero Pedro Gallese.

En la jugada siguiente, el cabezazo de Félix Torres probó otra vez al golero incaico, quien ya se alzaba como figura ante la constante presión del equipo de la mitad del mundo.

Los dirigidos del extécnico de la U abría la cancha en busca de los espacios, pero no encontraban el camino. Pasada la media hora. Gallese volvió a salvar su arco tras desviar un cabezazo de Angelo Preciado, ajustado al primer palo.

En el final de la primera parte, la superioridad de Ecuador se hizo más evidente, pero no conseguía romper el cerco de la selección del Rímac que se defendía muy cerca de su arco.

El equilibrio se rompió recién a los 54 minutos, cuando la Tri agrupaba muchos jugadores en el campo del visitante. Alan Franco lanzó un centro cruzado para Enner Valencia, quien cabeceó con potencia para derrotar a Gallese.

Fue suficiente para asegurar los tres minutos. El tanto mató las pretensiones del equipo de la banda roja, que debió renunciar a

## Ecuador vence a Perú y le da una mano a Chile en el fondo de la tabla de las Eliminatorias

El cuadro de Sebastián Beccacece se impuso por la cuenta mínima con el solitario tanto de Enner Valencia, que deja a los del Rímac últimos con solo tres puntos en ocho fechas. En Barranquilla, Colombia se tomó una revancha y venció 2-1 a la selección de Argentina.

estilo conservador y no tuvo herramientas para conseguir, al menos, el empate.

Otra derrota dolorosa para Perú, el único equipo que no ha ganado en estas Eliminatorias Sudamericanas y suma solo tres puntos, como solitario colista. A solo dos de la Roja, penúltima en la clasificación.

#### Revancha de Colombia

Ambos finalistas de la Copa América tenían una gran cuenta pendiente. Una que se saldaba en el calor de Barranquilla, con 38 grados de temperatura y 73% de humedad. Escenario preciso para que Colombia venciera 2-1 a Argentina y se ponga a dos unidades del líder transandino.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, el campeón del mundo no renunció al planteamiento que lo ha llevado al éxito. Intentó tomar la iniciativa y estuvo cerca de abrir la cuenta antes del cuarto de hora.

El meta cafetalero Camilo Vargas se confió ante la presencia de Julián Álvarez, quien le quitó la pelota y remató lejos, sin ángulo, para que el balón se paseara por el área. Instantes más tarde, un remate de Rodrigo de Paul pasó cerca en busca del 1-0.

Sin embargo, el local fue más eficiente. A los 24', Nicolás Otamendi sacó la pelota en el rápido contragolpe de Luis Díaz. En el tiro de esquina, una jugada preparada entre Jhon Arias y James Rodríguez terminó en un centro del este último para el cabezazo de Jerson Mosquera y el 1-0.

Cuando terminaba el primer tiempo, la Albiceleste intentó reaccionar. Pero ni la media vuelta de Lisandro Martínez y tampoco el remate de Lautaro pudieron derribar la resistencia tricolor.

Pero Argentina logró rápidamente el em-

pate parcial, en el inicio del tiempo complementario. James Rodríguez perdió la pelota en la salida y Nicolás González corrió al arco para el 1-1, a los 48'.

Momentos más tarde, Colombia llegó con mucha gente al área. Richard Ríos abrió la pelota a la derecha y Otamendi terminó derribando al lateral Daniel Muñoz.

El juez chileno Piero Maza desestimó la falta, pero minutos más tarde fue avisado por el VAR. Miró las imágenes y no dudó en el cobro. James se paró frente al Dibu Martínez anotó el 2-1 en la hora de juego.

Los transandinos intentaron una remontada, pero dejaban muchos huecos para el contragolpe. A los 72 minutos, una corrida de Arias terminó con Jhon Durán solo en el punto penal, pero su remate salió débil a las manos del Dibu, quien salvó el tercero justo en el final del duelo.



▶ El Cacique espera unos 42 mil espectadores el 17 de septiembre en el estadio Monumental.

## Pagan hasta los abonados: Colo Colo dispara los precios de las entradas para duelo ante River Plate

Los albos apuestan por una millonaria recaudación en el encuentro frente a los Millonarios y fija los valores más altos de su historia por los tickets.

#### Christian González

El partido ante River Plate es el más esperado por los hinchas de Colo Colo. Por la instancia en que se miden, los cuartos de final de la Copa Libertadores, y por la magnitud del rival, que se reforzó con dos campeones del mundo entre otras figuras rutilantes, además del retorno de Marcelo Gallardo a la banca, con el propósito de volver a obtener el título continental.

Los fanáticos albos, sin embargo, recibieron un duro mazazo: el Cacique fijó los valores más altos de la historia para los boletos que ya están a disposición de sus aficionados a través de la ticketera encargada de su distribución.

#### Todos pagan

Hay una certeza: todos los que asistan al Monumental deberán pagar su boleto. Esta consideración se explica porque los partidos internacionales no están considerados en los abonos que permiten asegurar un cupo en los encuentros de los albos en la temporada.

El boleto de galería, referencia obligada a la hora de las comparaciones, cuesta \$18 mil, Magallanes. La última podrá ser ocupada por fanáticos locales, pues, por disposición de las autoridades, no se permitirá el ingreso de hinchas del equipo visitante. La misma restricción regirá en la revancha, por determinación de los organismos de seguridad argentinos. En el caso de los albos, hay una sanción que obedece a sus conflictivos pasos por la capital trasandina y por Mendoza. En el mismo precio están Caupolicán, Tucapel, Lautaro y Galvarino.

En el extremo más alto figura el ingreso a la tribuna Rapa Nui, el segundo sector más exclusivo después de los palcos, que están reservados a patrocinadores y particulares. El acceso cuesta \$ 145 mil.

El acceso a Océano está valorado en \$ 55 mil y a Cordillera, en \$ 35.000. Los niños pagarán \$ 27.500 en Océano, \$ 17.500 en Cordillera y \$ 9.000 en Caupolicán.

Los albos solicitaron a las autoridades el aforo completo del recinto para el trascendental duelo, en el que buscarán empezar a cimentar el paso a la instancia de los cuatro mejores en el torneo que obtuvieron en 1991. Es decir, esperan unos 42 mil espectadores.

## Los avances de Cristóbal Campos en su rehabilitación

El guardameta sigue internado tras el grave accidente que sufrió en la Ruto 78. Este lunes, el jugador formado en la U fue sometido a un aseo quirúrgico en la pierna derecha.

#### Matías Parker

La semana pasada Cristóbal Campos sufrió un duro golpe. Al portero, que sufrió un accidente de tránsito en la Ruta 78, tuvieron que amputarle parte del pie derecho.

Si bien el deportista fue sometido a una intervención quirúrgica con el fin de reimplantar la extremidad, con el paso de las horas su condición clínica empeoró, lo que derivó en que, a pesar de las múltiples cirugías, el tratamiento no mostrara los avances que se esperaban.

A consecuencia de esto, los médicos optaron por la determinación más drástica: la amputación definitiva de parte del pie. "A Cristóbal le amputaron parte del pie derecho. Es lamentable, pero lo apoyaremos en todo lo que viene", dice Guillermo Lee, el presidente de San Antonio Unido.

Naturalmente, la información se manejó con extremo recelo, tanto por parte de los cercanos al jugador como del centro médico. Desde el momento en que sufrió el choque, Campos fue sometido a ocho cirugías por profesionales médicos de distintas especialidades. La prioridad estaba puesta en privilegiar su salud, aunque también existía la esperanza de que recuperara la funcionalidad para retomar en algún momento su carrera deportiva.

Hoy, casi cinco días después de la amputación, el portero debe seguir sometiéndose a tratamientos. Este lunes, el jugador formado en la U fue sometido a un aseo quirúrgico en la pierna derecha. Y el balance de los doctores fue positivo, ya que no presentaba infección. Además, según revelan a El Deportivo, el futbolista está "más consciente y de buen ánimo". De momento, solo puede recibir visitas de sus familiares. Otro que ha estado todos los días acompañándolo es Luis Marín, su amigo y miembro del Sifup.

#### Los agradecimientos de la hermana de Campos

Yulissa Campos, la hermana de Cristóbal Campos, compartió en Instagram una his-



toria en la que aprovechó de agradecer las muestras de apoyo que ha recibido tanto el portero como su familia durante los últimos días. Se ha encargado de entregarle todos los obsequios que ha recibido.

"Disculpen por no poder responder los mensajes por ahora, pero estoy muy agradecida del amor que le entregan y transmiten a mi hermano como a mi familia. Lo hacen un poquito menos difícil con su apoyo", escribió.

"Será un proceso difícil, pero es fuerte y capaz. Cuando decaiga, todos los que lo amamos seremos su pilar por mil", añadió a continuación.

#### Apoyo transversal

Una vez que se comunicó la decisión médica, diferentes entidades del fútbol nacional reaccionaron para apoyar a Campos.

"Como club deportivo le enviamos un fuerte abrazo a Cristóbal, su familia y tal como lo anunciamos desde el primer minuto, acompañaremos a nuestro arquero en cada momento", señalaron desde San Antonio Unido.

Por su parte, desde la U, el elenco que formó deportivamente al golero, escribieron: "Compañeros de profesión, entrenadores y todos quienes trabajamos en el Centro Deportivo Azul, enviamos a Cristóbal nuestro mayor deseo de bienestar para él y su familia. Nuestro Club seguirá acompañando en este difícil momento, poniendo a su disposición a todos los profesionales que requiera para su recuperación y la nueva etapa de su vida que se inicia a partir de ahora".

En tanto, desde el Sifup, indicaron que "no te dejaremos solo, Cristóbal". El Sindicato de Futbolistas Profesionales ha seguido de cerca el caso del portero. De hecho, durante la semana, trabajadores del gremio asistieron a donar sangre, respondiendo al llamado de la familia de Campos. • ▶ El portero Cristóbal Campos es formado en Universidad de Chile.

## La salud de Nicolás Jarry preocupa a Chile para su estreno ante Estados Unidos en la Copa Davis

El tenista nacional no logra dejar atrás la neuritis vestibular que afecta su equilibrio y coordinación, por lo que el capitán Nicolás Massú analiza la opción de cambiarlo por Christian Garin (116°) en el singles ante Estados Unidos.

#### Carlos González Lucay

Nicolás Jarry (28º) lo pasa mal. Desde aquella inolvidable final del Masters 1000 de Roma, las noticias han sido pésimas para el tenista nacional, que suma más de tres meses sin victorias en singles, producto de una neuritis vestibular que afectó severamente su equilibrio y coordinación. Y si bien se esperaba que para fines de agosto estuviese completamente recuperado, aún quedan secuelas de este problema.

De acuerdo a lo reportado por Radio Cooperativa desde Zhuhai, China, la situación del número dos del país preocupa al cuerpo técnico liderado por Nicolás Massú, quien a última hora decidirá si incluye a Nico o se inclina por Christian Garin (116º) como segundo singlista para el debut frente a Estados Unidos, por el Grupo C de la Copa Davis

De hecho, el capitán reservará la conformación del equipo hasta el límite reglamentario, que es una hora antes del inicio de la serie contra los estadounidenses, a las 11 de la noche de este martes. El orden de juego en el formato copero de las Finales comienza con el duelo entre los número dos, luego los número uno, y media hora después, el partido de doble.

"La evolución al tratamiento ha sido buena, pero esto es un proceso lento en que en el deportista especialmente hay que recuperar muy bien lo que es el equilibrio. Eso es lo que se daña básicamente en estos vértigos y en eso está trabajando mucho por su cuenta con el kinesiólogo", explicaba en julio el médico Alejandro Orizola en París. Sin embargo, todavía a Jarry todavía le quedan secuelas, según lo informado desde Asia.

En ese contexto, Garin asoma como la

carta para saltar a la cancha ante Estados Unidos. No obstante, el momento de Gago tampoco es el mejor, pues no gana un partido desde fines de julio, cuando superó la primera ronda del ATP 500 de Washington.

#### Alemania mete presión

Alemania y Eslovaquia abrieron el Grupo C de las finales de la Copa Davis, que se disputa en la ciudad china de Zhuhai, y que también componen Chile y Estados Unidos, que se enfrentan esta madrugada. Los teutones impusieron su favoritismo ante su rival y vencieron por 3-0.

Sin sus cuatro mejores singlistas, entre ellos Alexander Zverev (2°), los alemanes no tuvieron problemas para ganar la serie. En el primer turno, Maximilian Marterer (104°) superó por 6-4 y 7-5 a Lukas Klein (127°). Mientras que Yannick Hanfmann (96°) se impuso por 3-6, 6-3 y 7-6 (3) a Jozef Kovalik (113°).

Ya con la serie definida, pero con la importancia de sumar a la hora de la definición del grupo, Tim Puetz y Kevin Krawietz sentenciaron la serie venciendo por 7-5 y 6-3 a Igor Zelenay y Klein.

De este modo, los pupilos de Michael Kohlmann pasaron a liderar el grupo, a la espera de lo que haga el equipo de Nicolás Massú ante los norteamericanos. Mientras que los alemanes se prepararán para el duelo ante Chile, que se disputará a partir de la medianoche del jueves.



► La situación del número dos del país, Nicolás Jarry (28°), preocupa al cuerpo técnico liderado por Nicolás Massú.



► Aston Martin confirmó la llegada del ingeniero Adrian Newey quien se unirá a sus filas a partir de 2025.

## Aston Martin da el gran golpe en la Fórmula Uno al fichar a Adrian Newey

La escudería anunció este martes la incorporación del británico que llevaba desde 2005 trabajando para Red Bull.

#### Pablo Retamal V.

Este martes se anunció en la Fórmula 1 un fichaje que se esperaba hace bastante tiempo. Aston Martin confirmó la llegada del ingeniero Adrian Newey quien se unirá a sus filas a partir de 2025, siendo uno de las incorporaciones más significativas del último tiempo.

"Es una de las noticias más emocionantes

para Aston Martin y para la historia de la F1. Adrian se une a nuestro equipo, primero como accionista y luego como socio técnico", comentó el propietario del equipo Lawrence Stroll. "Será el líder en lo técnico y como socio y accionista", añadió.

"Lo que queda por venir para Aston es increíble y el objetivo es el de ganar carreras y campeonatos en el futuro", complementó Stroll.

Y es que las marcas que ha conseguido Newey en la máxima categoría del automovilismo son grandes. Quien había tomado la jefatura técnica del equipo Red Bull desde 2005, ha conseguido en 35 años de trayectoria un total de 25 títulos (12 de constructores y 13 de pilotos). De ahí que su presencia en Aston Martin le permite soñar al equipo. Claro que después de dejar a Red Bull en el mes de mayo, y considerando el periodo de espera que debe tener para proteger la propiedad intelectual de los equipos, su llegada al conjunto de Silverstone se espera que se concrete en mayo de 2025.

Su llegada coincidirá con la de Enrico Cardile, el jefe de chasis de Ferrari, que aterriza también en 2025 como director técnico del equipo de Fernando Alonso y que trabajará junto a Newey desde el 2 de marzo.

De todas formas, el verdadero impacto de Newey se podrá ver en el monoplaza que dispute el mundial de 2026, ya con un vehículo nuevo en dimensiones, aerodinámica y motor.

#### La relación con Fernando Alonso

Newey se había referido un minuto antes a Fernando como, "una leyenda", y el español contesto en términos similares: "Como él ha dicho, llevamos peleando uno con otro muchos años y ha sido una inspiración para toda la F1, porque gracias a él todos hemos mejorado como pilotos, ingenieros y equipos, y teníamos siempre que elevar el listón para competir contra él y sus coches", reconocía.

"Es un día increíble para el equipo y se me que la visión de Lawrence se está materializando, con esta fábrica, este edificio, el nuevo túnel de viento, con Honda, con Aramco. Es sin duda el equipo del futuro en la F1", sostuvo el piloto español Fernando Alonso. ●\*